#### Estuvo al frente del organismo entre 2006 y 2007

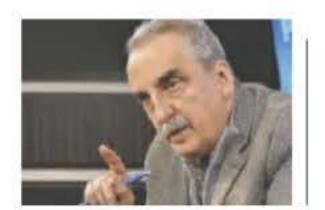

Energía Aluar anuncia una inversión de u\$s 400 millones \_\_ p.18

## El Cronista

JUEVES

8 DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.688 REC.

- · URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8 • PARAGUAY: G\$ 9,500

Merval 1.450.383 ♥ -0,49% — Dow Jones 38.763 ♥ -0,60% — Dólar BNA 955.50 0,10% — Euro 1022 0,06% — Real 1,66 0,04% — Riesgo país 1577 0,2%

DESDE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA MAYO DE ESTE AÑO

BUENOS AIRES . ARGENTINA

# Efecto de la recesión en el empleo: en nueve meses se destruyeron 185.000 puestos de trabajo

Para considerar es que la contracción del 0,1% que mostrarán las estadísticas oficiales para el mes de mayo es un 76% menor al registro de enero de 2024, un 64% menor al de febrero y marzo y un 35% menor al de abril. El total de empleos perdidos ronda en 156.000 privados y 29.000 públicos

Los números del empleo en la Argentina no dejan de caer, aunque muestran una leve desaceleración en los últimos meses. Los datos que maneja Capital Humano y que se conocerán en las próximas horas marcan esta tendencia en la evolución del trabajo registrado privado acorde a los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que siempre corren con unos meses de retraso. Las estadísticas de mayo a las que accedió El Cronista marcarán una nueva contracción de 0,1% en relación a abril: son 9000 personas más que perdieron su empleo. Al tomar los nueve meses en rojo que lleva la curva desde septiembre de 2023 a mayo de 2024, el número total asciende a 156.000 puestos de empleo privado menos en la Argentina. A estos números se suman cerca de 29.000 puestos de trabajo de empleados estatales. \_\_\_\_P.4y5



Los movimientos sociales, la CGT y la CTA marcharon a Plaza de Mayo

> ZOOM EDITORIAL

La apuesta de Caputo en la delgada línea por la que se mueve la economía

Walter Brown Jefe de Redacción \_\_p. 2\_\_ · OPINIÓN

Claves del RIGI para los fondos privados

Marcelo Villegas Socio de Nicholson y Cano \_\_p. 3\_\_\_ > #CASHTAG

Los zombies y el cepo: las armas de Milei ante un mundo más difícil

Jairo Straccia
Periodista
\_\_p. 12\_\_

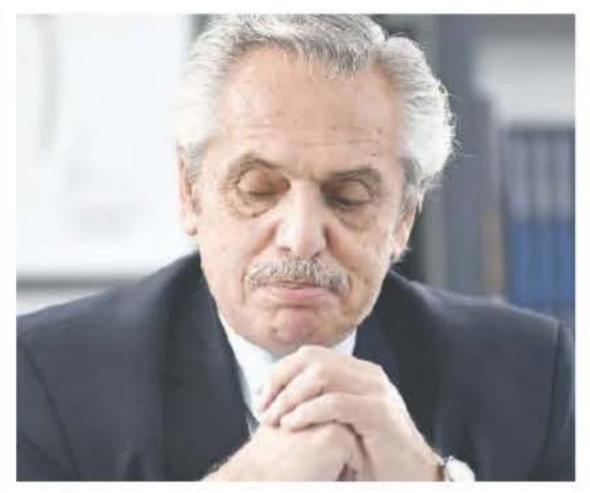

SERÁ POR VIDEOLLAMADA

### Fabiola Yañez declarará una segunda vez para ampliar la denuncia de violencia contra Alberto Fernández

La investigación por supuestos actos de violencia física y psicológica realizados hacia la exprimera dama Fabiola Yañez de parte de su expareja Alberto Fernández sigue en curso, esperándose que en los próximos días el fiscal a cargo de la causa, Carlos Rívolo, le tome una nueva declaración a la denunciante. Rívolo tomó la responsabilidad de la investigación de la causa por decisión del juez federal Julián Ercolini, quien el martes fue el que recibió la denuncia de Yañez contra el expresidente. Fuentes judiciales comentaron a El Cronista que en los próximos días la exprimera dama hará una segunda declaración para ampliar la acusación. \_\_\_\_ P. 11

BAJÓ EL RIESGO PAÍS

### Mercados: sigue la tensión en EE.UU. por la recesión pero la Argentina se queda al margen

La volatilidad se impuso ayer en los activos globales. A pesar de las señales positivas para el mercado relacionadas con la política monetaria de Japón, en Wall Street se detuvo el rebote y volvió a la baja, en medio de las preocupaciones de los inversores por una recesión económica en los Estados Unidos. Sin embargo, los activos argentinos operaron principalmente en verde, alineados a los mercados emergentes. El riesgo país retrocedió 51 puntos básicos y quedó en 1574 unidades. Los ADR, mixtos. P. 15

## Opinión

#### EL TUIT DEL DÍA



"Siempre fuiste una basura, Alberto, Podías dar 'Clases de decencia' me dijiste en los debates presidenciales de 2019 y pocos años después molías a golpes a la madre de tu hijo. El escarnio de por vida merecés".

> José Luis Espert Diputado Nacional

#### EL NÚMERO DE HOY

millones de dólares compró ayer el BCRA, y cerró con reservas por u\$s 27.299 millones

#### > ZOOM EDITORIAL



Walter Brown wbrown@cronista.com

#### Las consultoras creen que Caputo mantendrá el 'crawling peg' de 2% pero no confían en que la inflación mensual caiga por debajo de ese

guarismo

### La apuesta de Caputo en la delgada línea por la que se mueve la economía

a economía transita el invierno por la delgada línea que divide las promesas sobre un futuro mejor de las cifras que otorguen confianza y generen expectativas positivas.

Si bien el sostenimiento del superávit fiscal, el ritmo de devaluación y la caída de la inflación mostrados en la primera etapa de la gestión alimentó la credibilidad reflejada en diferentes encuestas, los especialistas mantienen dudas respecto de algunas proyecciones.

Según la información relevada por el Banco Central, los estudios privados ya no dudan sobre la decisión de Luis Caputo de sostener el crawling peg en 2% mensual. Pero creen que lo mantendrá sin cambios aún cuando el ministro de Economía proyecta reducir la inflación por debajo de ese guarismo apenas el mes próximo, como les aseguró a los agentes del mercado la semana pasada. Y es que aunque redujeron perspectivas inflacionarias, son pocos los economistas que confían en que el jefe del Palacio de Hacienda podrá alcanzar siquiera en dos años la meta fijada. En cambio, la mediana de pronósticos se ubica en torno a una suba del 3,8% mensual para lo que resta del año -3,4% para la núcleo- y baja solo un punto para todo 2025, cuando estiman que cerrará cerca de 41% anual.

Para fin del año próximo, proyectan un dólar oficial en torno a \$1625, lo que implicaría una devaluación del 33%. Si será con un mercado con

tipo de cambio unificado y ya sin cepo, todavía es un interrogante sin respuesta. Particularmente porque mes a mes las consultoras achican su previsión de exportaciones, tanto para este como para el próximo año, lo que vendría acompañado de una reducción aún más fuerte de importaciones y, por ende, una recuperación de actividad más lenta. Dato no menor para una economía que necesitará recaudar y una sociedad que buscará mejorar ingresos y recuperar nivel de empleo, a la vera de un nuevo paso por las urnas.

Con bajas reservas y fuertes vencimientos de deuda por delante, la duda sobre el levantamiento de las restricciones cambiarias persistirá, sobre todo luego de ver que el sacudón financiero global del comienzo de la semana se sorteó, en parte, debido a la existencia del cepo. Pero está claro que su permanencia implica un riesgo país muy por encima de los 1000 puntos a los que aspira Economía - más aún de los 500 promedio que tienen los países de la región-, por lo que salir al mercado para sortear esos vencimientos sería una quimera en ese escenario.

La apuesta recae entonces sobre los ingresos y el movimiento de divisas que generen el blanqueo, la moratoria y los cambios en Ganancias y Bienes Personales, particularmente hasta fines de septiembre por los incentivos que ofrecen. El resultado marcará de qué lado de la delgada línea se moverá la economía.

#### LA FOTO DEL DÍA

#### CGT y CTA marcharon contra Milei

Los movimientos sociales, la CGT y las dos CTA realizaron ayer una marcha por San Cayetano que culminó con un acto en Plaza de Mayo, donde los referentes de esos espacios cargaron contra el gobierno de Javier Milei al responsabilizarlo por el "hambre" en el país.





La frase del día

Ayelén Mazzina

Exministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación "Fabiola no me pidió ayuda. Jamás dije 'quedate tranquila que ya va a pasar'. ¿Podría ser tan hipócrita y ocupar un cargo de esas características? Jamás le di la espalda a nadie. Atendí casos, escuché, asistí y estuve. Si eso hubiera sucedido, le creería a ella como lo expresé antes de que hiciera la denuncia, y hubiera renunciado a mi cargo; nunca habría sido cómplice de un gobierno con estas características"....

+ OPINIÓN

Marcelo Villegas Socio de Nicholson y Cano



## Claves del RIGI para los fondos privados

a financiación de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), para que desarrollen y exploten proyectos admitidos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), es una gran oportunidad para los fondos de inversión de capital privado.

Durante los últimos años, el volumen de operaciones de financiamiento a través de los intermediarios financieros no bancarios y, en particular los fondos de inversión, es más grande y diverso que el tradicional sector bancario.

Aún pendiente la necesaria reglamentación del RIGI, una de las cuestiones a la que más atención prestan esos gestores o managers de fondos privados es al diseño de la estructura legal y financiera que contendrá los capitales de los inversores destinados a financiar a los VPUs del RIGI.

Esta cuestión, que no es menor, no está tratada en el RIGI. Aunque resta ver su reglamentación, ese silencio legal significaría la libertad de elección de la forma y características del método legal y contractual para reunir y gestionar el capital de los inversores en los VPU.

Esto es una muestra más de la vocación del legislador por desregular todo lo relativo a las formas y características de la titularidad del capital que finalmente invierta en los VPUs, más allá de lo que establecen las normativas GAFI y demás preceptos en nuestras leyes de fondo.

Las primeras definiciones para confirmar el modelo de fondo a diseñar surgirán de la naturaleza del proyecto RIGI y de sus activos computables. Estos compondrán, en definitiva, el activo subyacente del vehículo que capte los capitales de los inversores y fijarán la modalidad, ciclo y repago del proyecto de inversión, datos fundamentales para definir el per-



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

fil de rescates o amortización del fondo.

En efecto, no es lo mismo un proyecto minero o uno forestal (largo plazo), que uno tecnológico o infraestructura (mediano plazo). Recordemos que los sectores elegibles en el RIGI son el foresto industrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

Ello deberá conjugarse con otro dato fundamental, que son las características de los inversores privados a los que apuntan el gestor, manager o quienes asuman el rol de organizadores u operadores locales de la inversión.

Esto es si el universo de inversores a los que intentan acceder es institucional o personas individuales o family offices regionales, etc., la jurisdicción en donde los mismos tributan y, en su caso, la existencia de un tratado o acuerdo fiscal (doble Durante los últimos años, el volumen de operaciones de financiamiento a través de los fondos de inversión, es más grande y diverso que el tradicional sector bancario

Una de las cuestiones clave para los managers es la estructura legal y financiera que contendrá los capitales de los inversores destinados a financiar a los VPUs del RIGI imposición) con la Argentina.

Así es como el vehículo que capte y contenga a los capitales de los inversores finales en los VPU deberá tener la aptitud legal de poder ofrecer y colocar sus acciones o participaciones de interés, dependiendo del modelo escogido, de conformidad con las reglas de oferta privada de valores en las jurisdicciones centrales, que es donde los fondos privados son mayoritariamente operados. Por ejemplo, el Reino Unido, Estados Unidos, Hong Kong y los países miembros de la Unión Europea.

En este punto tercian, al mismo tiempo, las restricciones regulatorias y sus excepciones (safe harbours o puertos seguros), las prácticas de los agentes colocadores de las acciones -o participaciones- y los usos del mercado en donde se realice la colocación o placement de los títulos, todo lo que debe ser definido con mucha precisión a riesgo de infringir normativa de valores.

El otro dato que define el formato legal de estos vehículos es, fundamentalmente, el tratamiento impositivo de las distribuciones de dividendos u de capital a nivel del beneficial ownero inversor final de las acciones de estos fondos y la existencia o no de las jurisdicciones de los vehículos que participan en el VPU con Argentina.

Es por esta razón que los vehículos directos e intermedios que participen en los VPU buscarán estar constituidos en jurisdicciones 'transparentes fiscalmente' como son los casos de Uruguay, Cayman o BVI, que emitan participaciones en sus respectivos capitales sociales (equity) o tomen deuda contra su participación, directa o indirecta, en el proyecto del VPU. Esta es la experiencia de grandes inversiones en Oil &Gas en Vaca Muerta o en proyectos mineros.

Inicialmente, estimamos que el financiamiento de los VPUs bajo el RIGI se adecuará, prácticamente en la mayoría de los casos, a los formatos tradicionales de fondos cerrados -o private equity closed end. Los gestores o managers optarían por esquemas con perfiles de liquidez muy estrictos para los inversores, es decir, sin derechos de reembolso del capital aportado por los inversores previo a la finalización del programa de inversión del fondo. En efecto, al menos de momento, no se percibe la intención de estructurar esquemas de distribuciones "sintéticas", vía el endeudamiento de los portfolios de los fondos, por ser muy costosas para los inversores.

Por eso, debe tenerse en cuenta que el mercado de capital para empresas o proyectos en Argentina no escapa a la calificación institucional de mercado emergente, o de frontera del país, lo que continúa redundando en costos financieros muy altos.

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL

Mauro Mattiozzi – 11-7078-3275 – e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires.

Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### EL COSTO SOCIAL DEL FRENO A LA ECONOMÍA

## Escenario laboral

## Sigue el rojo para el empleo: en nueve meses se destruyeron 185 mil puestos de trabajo

Con gremios y movimientos marchando en San Cayetano, las estadísticas que se publicarán en las próximas horas marcan una nueva caída en el sector privado que se suma a las 28 mil bajas en el Estado

\_ Mariano Beldyk

\_ mbeldyk@cronista.com

Los números del empleo en la Argentina no dejan de caer, aunque muestran un leve desacelere en los últimos meses. Mientras gremios y movimientos sociales marcharon de Liniers hasta la Casa Rosada en el Día de San Cayetano para pedir "paz, pan, tierra, techo y trabajo", cada quien elegirá ver la foto que prefiera: nueves meses de desplome seguido con casi 185 mil empleos perdidos o una señal de que la expulsión laboral muestra indicios de un paulatino freno, aunque nadie sepa aún cómo sigue la película en este escenario de recesión.

Los datos que maneja Capital Humano y que se conocerán en las próximas horas marcan esta tendencia en la evolución del trabajo registrado privado acorde a los registros del SIPA que siempre corren con unos meses de retraso. Las estadísticas de mayo a las que accedió El Cronista marcarán una nueva contracción de 0,1% en relación a abril: son 9 mil personas más que perdieron su empleo. Al tomar los nueve meses en rojo que lleva la curva desde septiembre de 2023 a mayo de 2024, el número total asciende a 156 mil puestos de empleo privado menos en la Argentina.

Sin embargo, esa no es la cifra definitiva. Si se suman los contratos perdidos en el sector público acorde al relevamiento de la Asociación de Trabajado-

res de Estatales (ATE) en base a los datos del INDEC, el número de bajas entre diciembre 2023 y junio 2024 -un mes más que los registros en el sistema privadollega a 28.138.

Desagregado por sectores, el grueso de las bajas en el sector público se concentró en tres pilares: el 31,9% (8.976) en la administración centralizada; el 30,5% (8.585) en la descentralizada y el 34,1% (9.598) en las empresas y sociedades. En menor medida, hubo ceses en la administración desconcentrada (683 personas, equivalente al 2,4%) y el resto de los entes (296 personas, equivalente al 1,1% del total de la dotación pública).

Desde la dependencia a cargo de Federico Sturzenegger aseguraron a El Cronista que no está todavía en vista avanzar en la revisión de los convenios colectivos en el área descentralizada. Tampoco hay novedades desde UPCN, que de los dos gremios estatales mayoritarios es el que tiene una presencia mayor en esa parte de los ravioles. Aún así, no lo descartan.

#### ¿SEÑALES POSITIVAS?

Las recientes reformas incorporadas en la Ley Bases al régimen de empleo privado son insuficientes para la mayor parte del sector empleador. De hecho, en las primeras rondas de reuniones con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el denominador común entre los reclamos fue el de profundizar

Las estadísticas de mayo del SIPA a las que accedió El Cronista marcan una contracción de 0,1% o 9 mil empleos menos

Las bajas en el Estado llegan a 28.138 con foco en la administración descentralizada, la central y las empresas

En el gobierno de Milei prefieren focalizar en la desaceleración de los últimos dos períodos: abril y mayo

el capítulo con las modificaciones marginadas de la Ley Bases o suspendidas por la Justicia con el DNU 70/ 2023. Apuntan incluso contra el fuero laboral, en sintonía con el Gobierno.

Desde Capital Humano miran el escenario en el sector privado con el espejo invertido a la foto de los nueve meses de caída. Si bien es innegable el tobogán en la serie que arrancó en medio del proceso electoral 2023 y se precipitó entre enero y marzo de este año, en el gobierno de Milei prefieren focalizar en la desaceleración de los últimos dos períodos: abril y mayo.

Respecto a mayo, la contracción del 0,1% que mostrarán las estadísticas oficiales es un 76% menor al registro de enero de 2024, un 64% menor al de febrero y marzo y un 35% menor al de abril, afirman fuentes del Gobierno. Se toman de esos datos para proyectar una nueva tendencia que eventualmente esperan se revierta con las inversiones del sector privado que, por ahora, se resisten y piden más cambios.

De este modo, si bien en mayo se produce la novena caída intermensual del empleo asalariado registrado privado, la contracción mensual observada será la menor de los primeros cinco meses del año y la más baja desde el inicio de la caída de nueve meses. En contrapartida, la película de los meses acumulados proyecta una contracción en serie ya supera en duración la curva laboral a la baja durante la crisis financiera global de 2008, la devaluación de 2014 y, más reciente en el tiempo y mucho más arrasador, la pandemia de Covid-19.\_\_\_

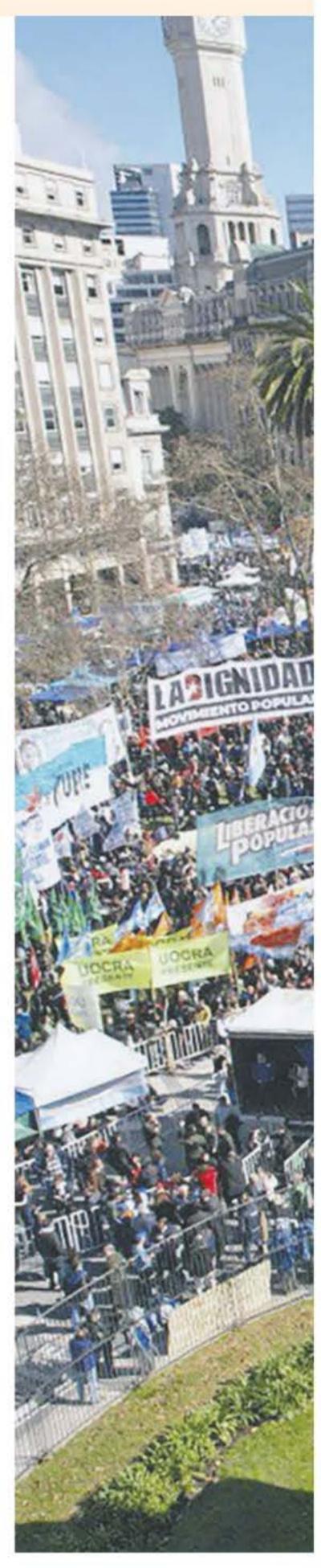



### Movimientos sociales y gremios marcharon de San Cayetano a Plaza de Mayo

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Movimientos sociales, la CGT y las dos CTA realizaron ayer una marcha por San Cayetano que culminó con un acto en Plaza de Mayo, donde los referentes de esos espacios cargaron contra el gobierno de Javier Milei al responsabilizarlo por el "hambre" en el país. Pese a que la CGT fue uno de los actores convocantes, la central de la calle Azopardo no movilizó a la totalidad de sus filas y el grueso de los manifestantes los aportaron las agrupaciones sociales y las CTA.

Los cosecretarios generales de la central obrera Héctor Daer y Pablo Moyano estuvieron sobre el escenario pero no fueron oradores. La mayoría de los manifestantes pertenecieron a las agrupaciones Movimiento Evita, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa (CCC), conocidas como "Cayetanos", y a los gremios de las CTA como ATE.

En menor medida movilizó la CGT, que aportó pequeñas columnas de algunos de sus sindicatos como la UOM, UOCRA, Seguros, docentes de UDA, aeronáuticos de UPSA y empleados de la ANSES del Secasfpi, además de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).

A las 8 se celebró en el santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, una ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, además de Gustavo Carrara, vicario general y obispo villero, con una posterior bendición de herramientas de trabajo.

La peregrinación partió a las 10 desde la intersección Cuzco y Avenida Rivadavia y descendió por esa arteria hasta ingresar por Avenida de Mayo a Plaza de Mayo, donde a las 13.30 se realizó el acto.

Alejandro Gramajo, secretario general del sindicato UTEP de trabajadores informales y referente de los "Cayetanos", cerró los discursos: "A las ollas populares se están acercando trabajadores que conservan su trabajo, pero que tienen que pagar alquileres impagables y los aumentos del transporte público", se quejó el dirigente social. Y advirtió: "Nos están empujando a la peor crisis humanitaria que tuvo el país".

5

Previamente había tomado la palabra el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien dijo que "al hambre y desempleo la forma de enfrentarlo es la unidad", a la vez que alertó que "un gobierno que no está al servicio del pueblo está en contra del pueblo", por lo que llamó a "impedir la entrega del país".

"Son cómplices de este proyecto de destrucción de la Patria. Los gobernadores se venden por 30 monedas, eso es muy triste", lamentó.

Entre los oradores estuvieron además el titular de ATE-Capital, Daniel Catalano; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Linea Fundadora 'Taty' Almeida y el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo 'Cachorro' Godoy. El líder de la CTA-A sostuvo que "el hambre es la peor violencia y los hambrientos se duplicaron en estos ocho meses". "Veinticinco millones vivimos por debajo de la línea de la pobreza. Milei, querés convertirte en un déspota pero no lo vamos a permitir, por eso estamos aquí movilizados", señaló Godoy.

Debajo del escenario, y en diálogo con la prensa, Daer señaló que fue una "movilización importante del pueblo trabajador y de sectores vulnerables que fueron abandonados a la buena de Dios en estos momentos". "Esperemos que esto tenga resonancia en quienes tienen la responsabilidad de canalizar todo lo que significa el tejido social y se empiecen a generar políticas que reviertan esta caída del empleo y de los ingresos", remarcó Daer.....

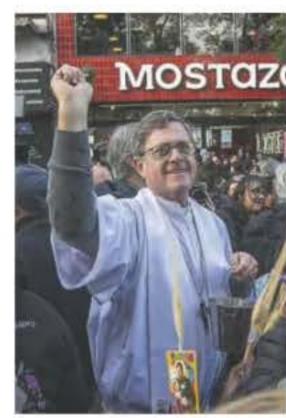

García Cuerva bendijo las herramientas de trabajo

## Economía & Política

"Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. El régimen intentó cometer un fraude" Gabriel Boric

Gabriel Boric Presidente de Chile



CAPÍTULO FISCAL

## Caputo espera que la mayor parte de los ingresos llegue entre agosto y septiembre

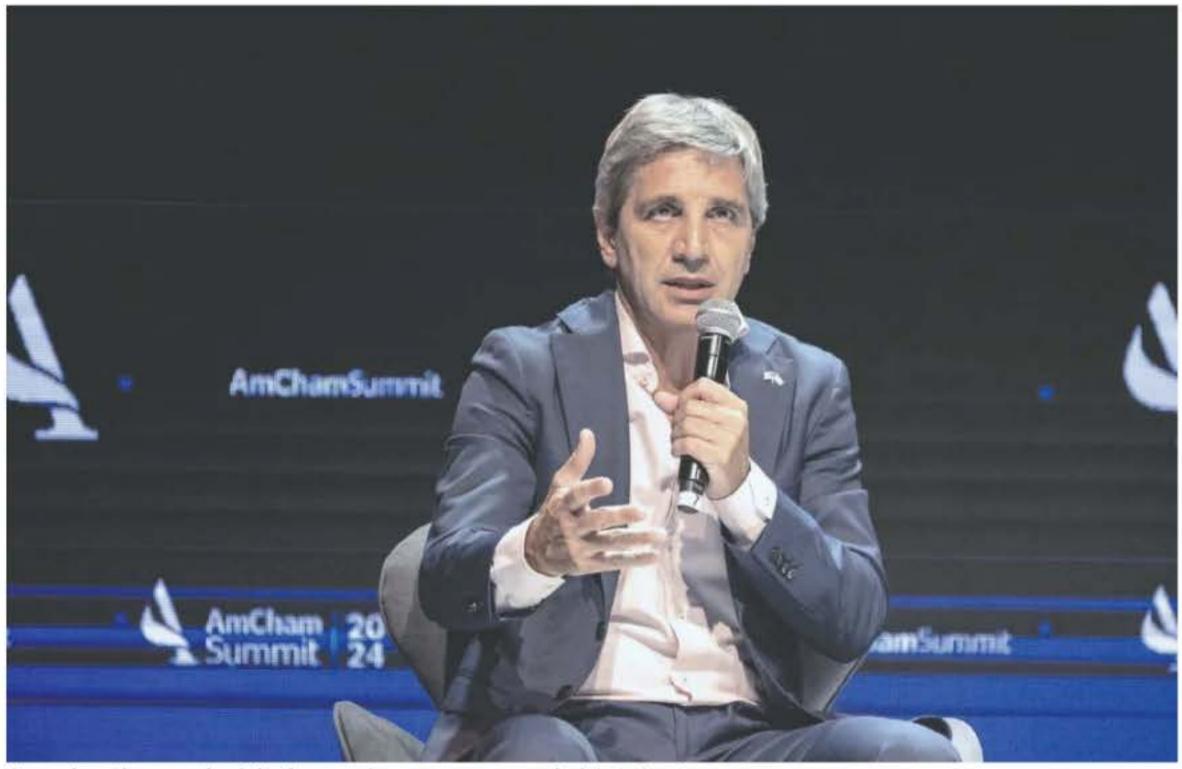

Ganancias y Blanqueo, dos de los focos con los que se esperanza el ministro Caputo

Con gran parte de las medidas en vigencia, el grueso de la recaudación -por los incentivosdebería generarse entre agosto y septiembre. La RG que aún falta por parte de AFIP

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_leterovich@cronista.com

La reglamentación de la Ley 27.743 por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) marcó una ruta de ingresos para el ministro de Economía, Luis Caputo a los fines de la meta fiscal, pero también para la toma de decisiones que apuntalen la desaceleración de la inflación. Hay fechas clave en ese cronograma.

El primero de los cambios que se sentirá en la caja del Gobierno Nacional, y en mayor medida, en las provincias -vía coparticipación- será la reversión de la reforma del impuesto a las Ganancias ya que desde este mes (con los sueldos de julio) aplica un nuevo monto a partir del cual se paga.

Así, luego de que en julio se cortará la racha del superávit financiero por el "pago de deudas" en palabras del propio Caputo, en los próximos meses, en especial desde agosto hasta septiembre -por los incentivosdebería concentrarse el grueso de los ingresos del capítulo fiscal. Según pudo saber El Cronista con fuentes en off ya habrían ingresado al blanqueo 150 contribuyentes.

Lo que daría lugar repetir la postergación de los aumentos de las tarifas o del impuesto a los combustibles para apuntalar la baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a los fines de que converja con el 2% de la tasa del crawling peg.

#### GANANCIA Y MORATORIA

En lugar del piso de 15 Salarios Mínimo Vitales y Móviles (SMVM) que estaba vigente desde el 1º de enero pasado, a partir de agosto se encuentran alcanzados por el impuesto los asalariados solteros desde \$ 1,8 millones y los casados con dos hijos desde \$ 2,3 millones, ambos brutos.

En diciembre, en la hoja de ruta que marcó el Ministerio de Economía, por esta reversión se pretendían ingresos por 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

Una estimación que, ante la demora en el tratamiento del Congreso, disminuyó en la última proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI) a 0,25%.

A la par, ya desde el 12 de a julio se encuentra vigente la moratoria que permite regularizar deudas aduaneras, impositivas y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive con condonación de multas e intereses.

Todos los incentivos están puestos para fomentar el ingreso en los primeros 30 días corridos desde la vigencia (antes del 10 de agosto) por la condonación del 70% de los intereses punitorios y resarcitorios junto con la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas mensuales o al contado.

Aunque en los meses próximos también se espera que se den ingresos por otros planes de pago.

Uno de ellos rige a partir de los 91 días de la entrada en vigencia (a partir del 9 de octubre) con condonación del 20% y diferentes posibilidades de pago dependiente del tipo de contribuyente.

#### BLANQUEO: SEPTIEMBRE

A pesar de que rechacen que tiene un objetivo recaudatorio a la "luz de los resultados fiscales", todas las expectativas están puestas en blanqueo de capitales por el ingreso del impu esto en dólares estadounidenses -salvo algunas excepciones - en medio de la "Fase 2" del programa en marcha y la perdida de reservas del Banco Central (BCRA).

La fecha clave será el próximo 30 de septiembre, día en que finaliza la "Etapa 1" ya que en ese periodo se pusieron los mayores incentivos para la adhesión para montos superiores a u\$s 100.000 con la alícuota del 5% sobre el excedente y es el único en que se permite exteriorizar dinero en efectivo.

#### BIENES PERSONALES

Otra de la vía de ingresos para Caputo son las modificaciones que se introdujeron al impuesto sobre los Bienes Personales.

A pesar de que ya se emitieron los decretos reglamentarios, la AFIP solo emitió la Resolución General 5535/2024 (baja de alícuota) aún queda pendiente la del Régimen Especial de Ingreso. Aceiteros denuncian que se paralizó la exportación de granos pese a subas salariales de 77%



#### CONFLICTO EN UN SEGMENTO CLAVE

En el segundo día del paro del gremio aceitero, más de 10.000 camiones quedaron varados ayer en los principales puertos de exportación. La medida afecta además la liquidación de divisas por parte de un sector clave. El freno de la actividad provoca un costo mayor al millón de dólares diario y hay unos 20 barcos que se encuentran a la espera de carga en las terminales. La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) criticaron "la ausencia de diálogo" de los gremios que impulsan la protesta. Remarcaron que la industria ya hizo un "gran esfuerzo" y que acumula 77% de aumento salarial.

VACAS, CERDOS Y POLLOS

## Dudan que la baja de las retenciones a la carne impacte fuerte sobre las exportaciones

El sector valora la medida oficial porque da seguridad e incentiva inversiones, pero descree que haya un efecto en mayores volúmenes de venta. Dudas sobre efecto en precios internos

\_\_\_ Victoria Lippo \_\_\_ mlippo@cronista.com

Esta semana entró en vigencia la eliminación de retenciones a los cortes de vaca A, B, C, D y E, al igual que en el cerdo, y la reducción en un 25% a las de los pollos.

Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de la Carne, dijo que la eliminación fue algo más bien filosófico, porque se debe ir a retenciones cero, pero destacó la baja en pollo y cerdo porque "lo necesitaban incluso más".

"El sector está tensionado por una ecuación complicada para los frigoríficos. El mercado interno está deprimido, las exportaciones también y tenemos bajo nivel de faena porque el año pasado aumentó por la sequía", dijo a El Cronista.

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), Daniel Urcia, analizó que la medida da una "clara señal" y agregó que "puede generar inversiones, más allá del beneficio inmediato".

Según estimó, cien millones de dólares al año se van a quedar en el circuito productivo: "Continuar en esa línea sirve para recuperar confianza y que aparezcan las inversiones".

En el caso de las exportaciones de pollo se recortaron en un 25% las retenciones. Según el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), en el primer semestre se exportaron u\$s 99.901.007, lo que generó en retenciones u\$s 8.711.707. Con las nuevas alícuotas, en el segundo semestre lo aportado será de u\$s 2.177.927.

En el cerdo, el Grupo Exportadores Porcinos Argentinos (GEPA) muestra que en el primer semestre exportaron u\$s 5.172.352, con retenciones por u\$s 256.201. En el segundo semestre no habrá ingreso por retención.

Urcia no cree que en lo inmediato haya un aumento del volumen exportado, y agregó que juega un rol importante la depresión de los precios internacionales en este plano.

Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de Argentina (CICCRA), las cantidades exportadas de carne vacuna subieron un 6,7% en el primer semestre, pero hay bajas cada mes por los menores envíos a China, principal destino de las



La caída del mercado interno y de los precios internacionales siembran la incógnita

Cerca de u\$s 100 millones al año se van a quedar en el circuito productivo por la baja de retenciones

exportaciones de carne. Solo en mayo cayeron 13,1% contra abril y un 33,5% contra 2023. Así, las ventas a China pasaron de ser el 80,5% de los envíos a ser el 62,5%.

Ante este escenario, Chiesa agregó que es necesario buscar nuevos mercados, algo que destacó que está ocurriendo, porque somos "chinadependientes"

Miguel Schiariti, presidene de CICCRA, dudó sobre un aumento de las exportaciones porque los costos hacen que la ecuación les de negativo a los exportadores, que deben vender para mantener los contratos. Tampoco ve un repunte de China porque "produce más carne y ganó proveedores. A Argentina lo tiene un poco castigado. Se ve que no son inocuas algunas declaraciones políticas".

En el mercado interno, con un consumo pisado, hay dudas sobre el efecto en precios. Por los cortes en los que se bajaron las retenciones, los precios y B se consumen en el país. A esto se suma el bajo nivel de faena, que puede hacer que esas vacas se vuelquen al exterior.

Chiesa descree que eso ocurra y agregó: "No creo que haya traslado, porque los precios están muy atrasados porque la gente no tiene plata y no puede convalidar precios. Además, lo que más compra China es C, D y E, porque tienen menos grasa".

Schiariti tampoco cree que haya traslado, en gran parte porque desconfía que el productor que se dedica a la cría vaya a cambiar su producción porque el exportador pague un poco más.....



#### Cobros y Pagos CREDICOOP

La solución integral para administrar tu empresa



Escaneá el código QR para más información





## Aumenta un costo de las naftas y llegará a surtidores en septiembre

La Secretaría de Energía autorizó la actualización del precio de los biocombustibles, que se usan para cortar el litro de nafta. Tendrá un leve impacto en el precio.

\_ Florencia Barragan

\_ fbarragan@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, avanza con ajustes quirúrgicos sobre los precios relativos, con el objetivo de evitar retrasos, pero tampoco impactar en la desaceleración de la inflación. En este sentido, este miércoles el Gobierno permitió un ajuste en el precio de los biocombustibles, que forman parte del costo de la nafta en el surtidor. De todos modos, el traslado a precios será mínimo.

La Secretaría de Energía actualizó el precio de los biocombustibles, destinados para la mezcla obligatoria por ley con las naftas y el gasoil. Lo hizo a través de las Resoluciones 200 y

201/2024, publicadas en el Boletín Oficial.

La medida podría significar otro ajuste en los valores de los combustibles en los surtidores, tras la suba del 3% promedio a principios de agosto, luego del aumento en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), y la devaluación mensual del 2% del tipo de cambio oficial.

Antes el aumento de los biocombustibles se trasladaba automáticamente al surtidor, por tratarse de uno de los costos en el litro de nafta. Sin embargo, en el último tiempo lo que hacen las petroleras es aumentar de una sola vez, a principio de mes, y contemplar todo: biocombustibles, la devaluación



La nafta se corta en un 12% con biocombustible

El combustible aumentó en agosto menos del 5% en promedio y la Súper se acerca a \$1000 el litro

Las próximas subas de la nafta dependerán de la maniobra de Caputo con el impuesto al combustible (ICL)

del 2% del dólar, la aplicación de los impuestos y otros costos.

De todos modos, con sólo las modificaciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, el impacto por esta variable será bajo a partir de septiembre. La incidencia en el precio final de la nafta súper y premium será de apenas el 0,2% y en la súper del 0,1%, según analizó Cristian Bergmann, consultor especializado en el tema. "Es un aumento muy chico esta vez". consignaron desde una petrolera. Las naftas tienen un porcentaje de corte del 12% de los biocombustibles, mientras que en el gasoil es del 7,5%.

Los precios de la energía se volvieron una herramienta clave del ministro de Economía, Luis Caputo, en su objetivo de mantener la desaceleración de la inflación. En el caso de los combustibles, si bien la política es evitar el retraso de precios, y que los valores tiendan a la paridad de importación, también se les solicitó a las petroleras moderación en los incrementos, por el impacto que podría generar en la inflación.

En la Ciudad de Buenos Aires los combustibles tuvieron un doble aumento en agosto para no quedar rezagados con respecto a precios en otras partes del país. El litro de la súper subió 5% en agosto, al pasar de \$941 a \$992, según releva el portal Surtidores. En el caso de la premium, pasó de \$1162 a \$1226 (+5,5%).

#### BIOCOMBUSTIBLES

Con la actualización, el precio mínimo de adquisición del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil quedó en \$965.554 por tonelada, para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de agosto de 2024, y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace.

La normativa gubernamental determinó que el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los 7 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente. Por otro lado, el precio mínimo de adquisición por litro del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en \$644,525. Mientras que para el precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz, Energía dispuso el nuevo valor en \$590,730.\_\_\_

#### BANCO MACRO S.A. BANCO BMA S.A.U.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 83, inc. 3º de la Ley Nº

19550, se hace saber por tres dias:

I.- Sociedad Absorbente: BANCO MACRO S.A., con sede social en Av. Eduardo Madero 1182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Bahía Blanca, el 8/3/67, bajo el Nº 1154, folio 75, libro 2, del Libro de Estatutos, e inscripta en el Registro Público de la Capital Federal, por cambio de jurisdicción, el 8/10/96, bajo el Nº 9777, Libro 119, Tomo A de Sociedades Anónimas.

II.- Sociedad Absorbida: BANCO BMA S.A.U., con sede social en Av. Eduardo Madero 1182 - Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de la Capital Federal el 19 de Diciembre de 1994, bajo el Nº 13258, Libro 116, Tomo A de Sociedades Anónimas.

III.- Valuación del Activo y Pasivo de la absorbente al 31/12/23: (en miles) \$5.851.533.387 y \$3.807.369.437, respectivamente, expresados en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2023.

IV.- Valuación del Activo y Pasivo de la absorbida al 31/12/23: (en miles) \$883.306.273 y \$674.651.803, respectivamente, expresados en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2023.

V.- En la Asamblea General Extraordinaria del 6 de mayo de 2024 de la Sociedad Absorbente, se aprobó la fusión por absorción de Banco BMA S.A.U. con Banco Macro S.A., ad-referendum de la autorización del Banco Central de la República Argentina.

VI.- En la Asamblea General Extraordinaria del 6 de mayo de 2024 de la Sociedad Absorbida, se aprobó la fusión por absorción de Banco BMA S.A.U. con Banco Macro S.A., ad-referendum de la autorización del Banco Central de la República Argentina. Como consecuencia de ello, la Sociedad Absorbida se disuelve sin liquidarse.

La fusión se efectúa sobre los estados financieros separados de ambas sociedades cerrados al 31 de diciembre de 2023 y con efecto retroactivo al 1º de enero de 2024. Oposiciones y reclamos de ley en el domicilio legal de las sociedades.



Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta

Telefono: 5167-9000

AL FRENTE DEL ORGANISMO ENTRE 2006 Y 2007

## Condenaron a Moreno por la causa INDEC: tres años de prisión e inhabilitación

El exsecretario de Comercio del kirchnerismo fue encontrado culpable por la alteración de las estadísticas públicas y su accionar cuando estaba al frente de esa cartera. La pena pedida era mayor

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) condenó al exsecretario de Comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno, por encontrarlo culpable de alterar los datos públicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2006 y 2007.

La pena que determinó es a tres años de prisión e inhabilitación para cargos públicos al considerarlo responsable de la manipulación de las estadísticas que confeccionaba el organismo, principalmente la de inflación y crecimiento del PBI.

El fiscal Diego Luciani había pedido cuatro años de prisión para el exfuncionario y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que la defensa de Moreno solicitó su absolución durante el proceso judicial.

Junto con el exsecretario, Beatriz Paglieri, exdirectora del Índices de Precio de Consumo

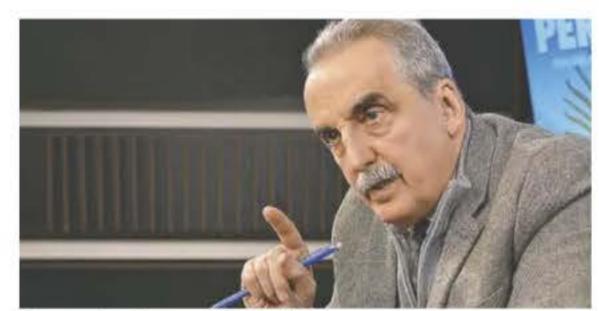

Moreno ejerció su cargo hasta el 2013.

(IPC), recibió una condena similar a la de Moreno. También recibieron penas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, ambas exempleadas del organismo

Esta es la tercera condena que recibe el ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Tiene una de dos años y seis meses de prisión por el caso de los productos con la leyenda "Clarín Miente" y la segunda a dos años de prisión en

suspenso por el caso de los

"¿Casco o guantes?" en una

asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa.

"Hay un viejo dicho que es 'hechos, pruebas y derecho'. Pruebas no hubo, descarto que habrá derecho", fueron las palabras de cierre con las que Moreno esperó su sentencia por videollamada, al igual que todos los involucrados en la causa.

Por su parte, Luciani, acusó que la intervención del INDEC "alteró indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales".

"La inflación no tenía que pasar el 10 por ciento y lo lograban mintiendo", sostuvo el fiscal durante sus alegatos. Y describió: "Moreno, a través de la introducción de Paglieri, había logrado llegar a toda la información confidencial que le estaba vedada".

Moreno actualmente es el líder de Principios y Valores. Se presentó en los últimos comicios donde no superó las PASO, pero luego de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, se impuso como uno de los principales referentes peronistas.

39.702.66

\$/servicio

Tarifa 2 y Tarifa 3

#### **Cuadro Tarifario** Los valores indicados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni demás tributos e impuestos establecidos en la legislación vigente. Resolución ENRE Nº 518/24 (Vigencia a partir del 01/08/2024) TARIFA 1 IR, GYAP TARIFA 2 | Medianas Demandas TARIFA 2 | Servicio de Peaje VALOR NIVEL 3 VALOR HIVELS CONCEPTO LIMIDAD VALOR COMCEPTE UNIDAD VALOR VALOR TARIFA CONCEPTO CHIDAD MIVEL 1 Cargo Fijo. 24.920,74 \$/mes 24.920,70 S/mes Cargo Fijo \$/mes 805,94 T1-H10-150 Cargo Fijo 806,94 806,94 Cargo por Potencia Cargo por Potencia S/MW-mes 9.031.944.00 S/kW - mes 9.031.99 Contratada Contratada Cargo Variable 87,419 33,046 45,127 SZKWN Cargo por Potencia Cargo por Potencia S/MW-mes S/kW - mes 1.966,12 245.980,00 1693,78 1.693,78 1.693,78 1693.78 T1-R2 151 - 400 Cargo Fijo \$/mes 1.693,78 Adquirida 87,595 33,321 87.695 45,403 87,6950 Cargo Variable S/kWh Cargo Variable S/kWh Cargo Variable S/MW-mes 8.113.00 71,499 T1 - R3 401 - 500 Cargo Fijo 5,821,50 5.821,50 5,821,50 5.821,50 5.821.50 \$/mes TARIFA 3 | Grandes Demandas 93,545 39,172 93,545 51,253 93,545 Cargo Variable \$/kWh BASA MEDIA ALTA CONCEPTO UNIDAD T1-R4501-600 Cargo Fijo S/mes 9.493,37 9.493,37 9.493.37 9.493.37 9,493,37 Cargo Veriable S/KWh 95,523 41,150 95,523 53,231 95,523 Cargo Fijo \$/mes 98.694,33 98.694,33 98.694,33 25.657,92 Cargo por Potencia Contratada 774,120 T1 - R5 601 - 700 Cargo Fijo S/mes 25.657.92 25.657,92 25,657,92 25.657,92 S/kW - mes 6.819,85 2.946.89 Cargo Variable S/kWh 107.072 52,699 107,072 64,780 107,072 2.654,88 Cargo por Potencia Adquirida S/kW - mes 2.178,64 2.709,25 29.450,36 29,450,36 29,450,36 T1 - P6 +700 Cargo Fijo \$/mes 29.450,36 29.450,36 Cargo Variable Pico S/kWh 73.678 70,020 67,146 65,714 108,006 53,633 108,006 108,006 Cargo Varieble S/kWh 64,905 Cargo Variable Resto S/kWh 71,219 67,683 \$/mes TI - G1 0 -800 Cargo Fijo 9.365,23 Cargo Variable Velle \$/kWh 69.809 66,343 63,520 5/kWh Cargo Variable 121,303 TARIFA 3 | Servicio de Peaje T1 - G2 801 - 2000 Cargo Fijo S/mes 9.365,23 133,006 Cargo Variable \$/kWh MAIE MEDIA AUTA CONSEPTO THURSALI TI - G3 +2000 Cargo Fijo \$/mes 9.680,83 \$/mes 98.549.33 98.649,33 98.649,33 Cargo Fijo Cargo Variable S/kWh 136,349 6.819.849,00 2.946.893,00 744.121.00 Cargo por Potencia Contratada S/MW-mes 77.327.00 TI - AP Cargo Variable S/kWh 111,257 Cargo por Potencia Adquirida \$/MW-mes 272,569,00 198140.00 1.828,88 Cargo Variable Pico S/MWh 8:360.58 4.702,82 Conexiones Domiciliarias Cargo Variable Resto S/MWh 4.545,86 1.767,84 8.081,54 Canales de Cargo Variable Valle S/MWh 7.921.54 4,455,86 1732,84 comunicación Expectation Commission Servicio de Rehabilitación Aéreas monofásicas Aéreas monofísicas \$30,226,50 \$ 79.327.02 M Edesur En Tu Celular TABLEA COMCERTO UNIDAD VALCIT Subterraneas \$ 93.886.67 Subterraneas-\$ 255 226,86 (S) +54 9 11 6187 6995 Tarifa 1 - R1 \$/servicio 2.482.24 edesur.com.ar Aéreas trifásicas \$57.199.30 Aéreas trifásicas \$139,765,67 Por cada servicio interrumpido Tarifa 1 - G y AP 15.013,23 \$/servicio por falta de pago Subterraneas Trifásicas \$143.535.74 Edesur Argentina Subterráneas Trifásicas \$ 263.862.95

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

## Nación retomó el diálogo con Provincia por la parálisis de obras y fondos

Luego de perder la mega inversión de GNL, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mandó a un emisario a negociar la transferencia de proyectos específicos de parte del Gobierno nacional

\_ Analía Argento

\_\_\_\_ aargento@cronista.com

El jefe de gabinete Guillermo Francos recibió este miércoles al ministro de Gobierno de Axel Kicillof, el bonaerense Carlos

Bianco, con quien retomó el interrumpido diálogo entre la gestión de Javier Milei y Buenos Aires, Esta vez, se reunieron para analizar el traspaso de obras paralizadas de infraestructura en la provincia.

Audiencia Pública

RESOL-2024-442-APN-ENRE#MEC EX-2024-13458069-APN-SD#ENRE -

Objeto de la Audiencia: analizar el proyecto presentado por SIDERSA SOCIEDAD ANONIMA (SIDERSA S.A.) en los terminos del artículo 31 de la Ley Nº 24.065, reglamentado mediante la Resolución SECRETARIA DE ENERGÍA (SE) Nº 179 de fecha 8 de mayo de 1998, consistente en la construcción de UNA (f) linea de 132 kV del tipo subterráneo de CUATRO COMA CUATRO KILÓMETROS (4,4 km) de longitud, desde la futura Estación Transformadora (ET) Sidersa, a instalarse en las proximidades de la Localidad de San Nicolás, Provincia de BUENOS AIRES, hasta la ET Ramallo, jurisdicción de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELECTRICA EN ALTA

Localidad de Ramallo, Provincia de BUENOS AIRES Fecha y Hora: 5 de septiembre de 2024 a las 10:30 horas, su visualización y participación se realizará mediante una plataforma digital y su desarrollo se trasmitirá en simultáneo a través de una plataforma de streaming. la que será informada por la página web:

TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.), ubicada en la

https://www.argentina.gob.ar/enre Procedimiento Aplicable: Reglamento de Audiencias Públicas aprobado por decreto Nº 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003, adoptado por Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) Nº 30 de fecha 15 de enero de 2004, y según las instrucciones contenidas en el sitio web.

Autoridades de la Audiencia: La Audiencia Pública será presidida por el Ing. Aldo Julio FURNARI (afurnari@enre.gov.ar/ OII-5278-4531), Abogado Juan Martin ARRECHEA (jarrechea@enre.govar / 011-5278-4511) y/o por quien la intervención designe, en forma conjunta, alternada y/o sucesiva

Instructor de la Audiencia: Area de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (AARYEE)

y/o a la Secretaria de Directorio (SE) del ENRE. Toma de vista del expediente: Se podrà tomar vista de las actuaciones de manera virtual a través de la pagina web: https://www.argentina.gob.ar/enre desde las CERO HORAS (00:00 h) del dia 18 de agosto de 2024 y hasta las VEINTTRÉS HORAS CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS (23:59 h) del dia 2 de septiembre de 2024;

Participantes: Podrá participar toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo, interes simple o derecho de incidencia colectiva, conforme los requisitos previstos en el procedimiento de Audiencia Pública aprobado por Resolución ENRE. Nº 30/2004. Las personas jurídicas, organismos o entidades interesadas podrán participar por medio de sus representantes, acreditando personería mediante el instrumento legal correspondiente debidamente certificado, admitiéndose la intervención de un solo orador en su nombre.

Inscripciones: Quienes deseen participar de la Audiencia Pública deberán inscribirse en forma previa, a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del día 18 de agosto de 2024 y hasta las VEINTTIRES HORAS CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS (23:59 h) del día 2 de septiembre de 2024, en el Registro de Participantes al que se podra acceder a través de la página web: www.argentina.gob.ar/enre. En oportunidad de la Inscripción, quien solicite participar como expositor en la Audiencia Pública deberá manifestarlo expresamente en el Formulario de Inscripción, realizando en su parte pertinente un resumen que refleje el contenido de la exposición; pudiendo adjuntar un informe, en archivo PDF, de la exposición a realizar, así como toda otra documentación y/o propuesta relativa al objeto de la Audiencia Pública.

El informe de cierre se publicará en el Boletín Oficial de la República Argentina y en la pagina web del ENRE (www.argentina.gob.ar/enre), en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados desde la finalización de la Audiencia Pública. Esta convocatoria se da a difusión en dos diarios de circulación nacional.





El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, visitó ayer al jefe de Gabinete, Guillermo Francos

El encuentro se extendió por poco más de media hora en las oficinas de Francos en la planta baja de Balcarce 50, y ambas partes acordaron este miércoles establecer una "mesa de trabajo" conjunta para avanzar en el acuerdo de transferencias de obras. "Queremos conseguir los fondos para la provincia y continuar las obras. Son 6,3 billones de pesos que no llegaron a la provincia, 2 billones por transferencias automáticas y obra pública parada por más de 4 billones", señaló Bianco ante periodistas acreditados en la Casa de Gobier-

"Buscamos que nos transfieran la jurisdicción para continuarlas. Hay dos muy importante para nosotros: la Autopista Presidente Perón, que hay que iluminarla y hacerle las bajadas que hoy no están, y el dragado y balizamiento del Canal Magdalena, que es mejor que el de Punta Indio. La provincia está en una situación compleja en general, y en lo social en particular con falta de empleo y de ingresos. También planteamos el tema de las tarifas de transporte", agregó.

#### EL TRASFONDO DE LA REUNIÓN

En La Plata sin embargo no tie-

nen demasiadas expectativas respecto a la posibilidad de acordar el traspaso de obras. La relación estaba tan tensa que para acordar la cita que intervino un funcionario nacional que ofició de mediador.

Nación estaría dispuesta a traspasar la Autopista Perón, una obra clave en Buenos Aires que une a una parte importante del Conurbano y que representa un problema latente en materia de seguridad vial y como vía de escape para delincuentes. Sólo para esa obra Nación podría mantener las partidas necesarias pero la gestión de Kicillof no firmaría un papel en el que resignen obras comprometidas como sí hicieron otros mandatarios.

La cumbre se dio un día después del anuncio de la quita de subsidios para el transporte en el área Metropolitana, lo que afecta a la provincia y también a los vecinos de CABA, y una semana después de que YPF anunciara que la planta de GNL y su megainversión millonaria se construirá en Río Negro y no en Bahía Blanca.

Esta semana en la Casa de Gobierno bonaerense decidieron dar vuelta la página y aunque consideran que la pelea con Milei nacionaliza la figura del gobernador no creen conveniente seguir con la discusión. "¿Qué más podemos hacer, con quién más nos podemos quejar?", repiten en La Plata de donde salió la orden de reencauzar el discurso para mostrar gestión. Allí recuerdan que a Kicillof le quedó listo el borrador de la ley de expropiación de terrenos ya marcados con sus correspondientes números de catastro para destinar a la megaobra en el puerto bonaerense.\_\_\_\_

### Vehículos

RECTIFICATORIA Y NUEVA FECHA LIC. PÚB. Nº 72/2024

Apertura: 21/08/2024 - 10 hs.

Adquisición de ambulancias de alta complejidad, vehículos para traslado de pacientes y minibuses con destino a la Secretaría de Logistica Integrada y Articulación de Redes dependiente del Ministerio de Salud. NUEVA FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta las 12 horas del día 20 de Agosto de 2024, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente IIIla 1151, Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. NUEVA FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el día 21 de Agosto de 2024 a las 10 horas en el Salón de Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, sito en calle 3 de Febrero 2649 de la ciudad de Santa Fe. VALOR TOTAL DEL PLIEGO: \$1.618.500, discriminado de la siguiente manera: Rengión Nº 1 - Minibus \$275.000; Rengiones Nº 2 y 3 -Ambulancias de Alta Complejidad \$1.040.000; Rengión Nº 4 - Ambulancias de Alta Complejidad 4x4 \$92.000; Rengiones Nº 5 y 6 - Unidad de traslado - utilitario \$121.500; Rengiones Nº 7 y 8 - Unidad de traslado furgón \$90.000. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2.268. INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pilegos y Aperturas, Av. Presidente IIIIa 1151, Entrepiso - Santa Fe. Tel.: (0342) 4506800 - internos 39466 / 68 / 78. Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





La exprimera dama seguirá en España en el corto plazo y sumará datos al expediente por videollamada

CAUSA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

## Yañez ampliará su denuncia contra Alberto Fernández

La exprimera dama tendrá una segunda ronda testimonial ante el fiscal en el marco de la acusación contra su expareja. Milei habló sobre el tema y criticó al progresismo

\_\_ El Cronista

\_\_\_\_ Buenos Aires

La investigación por supuestos actos de violencia física y psicológica realizados hacia la exprimera dama Fabiola Yañez de parte de su expareja Alberto Fernández sigue en curso, esperándose que en los próximos días el fiscal a cargo de la causa, Carlos Rívolo, le tome una nueva declaración a la denunciante.

Rívolo tomó la responsabilidad de la investigación de la causa por decisión del juez federal Julián Ercolini, quien el martes fue el que recibió la denuncia de Yañez contra el expresidente. Fuentes judiciales en los próximos días la exprimera dama hará una segunda declaración para ampliar la acusación. Esta será por videollamada y no se espera que el fiscal viaje a España -donde reside Yañez- en el corto plazo.

Por el lado del exmandatario, este miércoles surgieron
versiones cruzadas sobre su
estado de salud. "Gracias por
preocuparse. Lo vamos a sobrellevar", respondió el exmandatario ante la consulta de
Noticias Argentinas respecto de
una información que surgió al
comienzo de la jornada, que
habló de una situación por la
cual habría sido atendido por
personal de salud en su depar-

tamento del barrio porteño de Puerto Madero.

En paralelo, el actual jefe de Estado, Javier Milei, se refirió por primera vez a la denuncia efectiva de la exprimera dama y sostuvo que "el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones", señalando que la problemática de la violencia de género fue usada "no solo para hacer negocios, sino también para hacer política".

"A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad", planteó Milei en una extensa publicación que hizo en sus redes sociales con el título "La hipocresía progresista".

A través de un comunicado, la organización kirchnerista La Cámpora se solidarizó con Yañez y acusó al expresidente de haber ejercido violencia contra Cristina Fernández de Kirchner. "Te creemos y acompañamos", manifestó el Frente de Mujeres de La Cámpora a través de una publicación. "Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia machista, provengan de quien provengan".

"No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo contra Cristina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él", indicó la organización.

VENEZUELA

### Argentina reconoció a González Urrutia como el nuevo presidente

\_ Julián Alvez

\_\_ jalvez@cronista.com

A través de la Cancillería Argentina, el gobierno de Javier Milei reconoció este miércoles a Edmundo González Urrutia como el ganador de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. "El pueblo venezolano se expresó mayoritariamente en favor de su candidatura y la voluntad popular debe ser respetada", expresó esa área que comanda Diana Mondino en un comunicado.

"La República Argentina, tal como había adelantado en el comunicado oficial emitido el 2 de agosto, concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela el 28 de julio es Edmundo González Urrutia", agregó la Cancillería Argentina.

En el escrito, el Gobierno defendió tanto a González Urrutia como a la dirigente opositora María Corina Machado por "la formulación de cargos penales" que el régimen les impuso el martes a través del Ministerio Público Fiscal.

Según esa dependencia, los opositores -así como otros líderes partidarios- comenzarán a ser investigados por "la presunta comisión de los delitos de Usurpación de Funciones, Difusión de Información Falsa para Causar Zozobra, Instigación a la Desobediencia de las Leyes, Instigación a la Insurrección, Asociación para Delinquir y Conspiración".

El martes por la tarde, Milei y Mondino mantuvieron una reunión a solas en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Venezuela fue uno de los temas de conversación.

Días atrás, la canciller había salido con un tuit unilateral que fue replicado por el jefe de Estado en el que se reconocía a González Urrutia



La canciller argentina Diana Mondino

como el ganador de los comicios. Horas después, ese posteo fue matizado con un comunicado de la Cancillería en el que se proponía esperar a la publicación de las actas electorales para reconocer un ganador. Esto fue para no poner en riesgo la salida de los funcionarios exteriores en Venezuela, así como de los asilados diplomáticos que se encontraban en la embajada argentina.

En su conferencia de ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni reconoció que el conflicto en Venezuela fue uno de los temas de conversación de la reunión de Gabinete que hubo ese día. También dijo que en el Gobierno debían ser "cuidadosos" por la situación de los asilados y que se seguían esperando las actas que Maduro prometió publicar.

La persecución penal que el régimen de Maduro planteó sobre González Urrutia y Corina Machado fue una de las causales que hicieron que se acelerara el pronunciamiento -esta vez formal-del Poder Ejecutivo.

El lunes Milei le respondió por X a Maduro, quien lo acusó de formar parte de "círculos diabólicos" y "sectas satánicas". "Los comunistas nos atacan, (...) el cielo los aplastará delante de nosotros ¡no les tengan miedo!", retrucó el mandatario argentino.\_\_\_



## Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoría ► Consultoría ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



▶ #CASHTAG

Jairo Straccia Periodista



## Los zombies y el cepo: las armas de Milei ante un mundo más difícil

n miércoles aparece Mauricio Macri en medio de un escenario sepia mangueando cargos, pidiendo por licitaciones, tratando de recordar que él fue el primero en hablar de cambio, como para que no lo abandonen esos votantes ahora flashean con Javier Milei.

Un sábado de repente Cristina Kirchner asoma desde México y hace una ensalada donde explica que hay mil indicios y coincidencias de fechas que reflejan que está siendo perseguida con un plan fríamente urdido, pero encuentra mil matices para poner en contexto al gobierno de Venezuela que inventó resultados de una elección, mató al menos 20 manifestantes y mandó a investigar a los principales líderes opositores que aún no ha encarcelado.

Un martes, como si fuera poco, Alberto Fernández es denunciado por su ex pareja Fabiola Yáñez por violencia física mientras él era presidente y convivían en la Quinta de Olivos. El contraste entre el discurso feminista del entonces mandatario y lo que ahora se revela era su vida íntima le cae como anillo al dedo a la estrategia de reducción del Estado y de las políticas específicamente de género a La Libertad Avanza.

Y un miércoles, hasta ahora, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es condenado por truchar los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos durante el segundo semestre de 2007, cuando la inflación subía pero el Índice de Precios al Consumidor no. Ayer, el economista Leopoldo Tornarolli recordaba que mintiendo con la medición la pobreza en 2013 daba 4,7% cuando en realidad estaba en 26,9%. Una pinturita.

Los principales referentes políticos de la Argentina reciente le ofrecen un combo perfecto a la Casa Rosada, al punto que Milei, siempre catártico y omnipresente, desde el 19 de julio no da en-



trevistas y sólo se remite a su se creó un rato antes de la opera- fase delicada donde el mundo se habitual participación en la red social X.

La reaparición en poco tiempo delas caras más emblemáticas del fracaso en materia económica, los zombies que la gente rechazó al votar por una alternativa extrema pero nueva, le financia el aguante de la población al intento de estabilización en marcha que lleva adelante el Gobierno.

De hecho, ni le hace mella el escándalo de los diputados de su partido que fueron a visitar represores presos a la cárcel. No genera ninguna crítica tampoco que un gobernador como Ignacio Torres, de Chubut, revele que ante una queja suya por ataques de trolls desde el Gobierno le dijeron "ya los desactivamos", admitiendo que funcionan como un mecanismo paraestatal organizado.

Hay un dale-que-va por el que tampoco nadie le pregunta nada a nadie sobre si YPF le vende un área petrolera a una empresa de un ex funcionario de Macri que

ción. "En otro momento hubieran tenido que explicar cómo se lo eligió, cuánto fue la inversión, algo", explican en el sector.

Y pasa como parte del plan de desregulación sin más preguntas la apertura del sistema SUBE, un maridaje perfecto entre un beneficio para los pasajeros con un negocio enorme que se abre para las billeteras virtuales con Mercado Pago a la cabeza. A propósito, en el mercado se preguntan también si se adjudicará directamente el manejo de los pagos a una empresa que tiene como accionistas a algunos conspicuos directivos del Banco Nación. Seguro que igual puede pasar lo que sea.

Con la pobreza en el 54,9% al primer trimestre según la Universidad Católica Argentina y, según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, con aglomerados urbanos arriba del 80% en distintos puntos del país, la Argentina de Milei entró esta semana en una

le puso definitivamente con viento en contra.

El"lunes negro" gatillado por el miedo a una recesión en Estados Unidos y el fin de la plata barata en Japón para inundar de inversiones las bolsas del mundo recordó el principal aprendizaje del Luis Caputo ministro de Milei respecto del "Messi de las finanzas" de la era Macri: no haber levantado los controles de capitales.

"Menos mal que tenemos el cepo", declaró de hecho el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, uno de esos funcionarios que charla con los periodistas que el jefe de Estado destrata.

En algunas mesas de Wall Street aprovechaban la calma posterior a la tormenta para tratar de calcular cuánto es el volumen de inversiones de japoneses que podría retirarse de los mercados. Unos dijeron "2 o 3 trillions", es decir, "2 o 3 millones de millones de yenes". Otros multiplicaron esa cifra por 10. La

locura es total. En ese caso, el barrilete estaría por empezar a remontar. Agarrate.

Con el riesgo país duro de bajar de los 1600 puntos en este contexto, resuena distinto la expresión "riesgo de incumplimiento" con la deuda que incluyó el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, al final de su último posteo en su blog. De golpe aparecieron notas sobre que Caputo trata de convencer al mercado de que no habrá otro default. Digamos, o sea.

Encima, la devaluación del real brasileño, que agrega más presión a la estrategia de mantener clavado el tipo de cambio en un aumento del 2% mensual para contener la inflación, pareciera completar una tormenta perfecta junto a la persistente baja del precio de la soja, el principal cultivo de la Argentina, y también la caída del petróleo, el nuevo commodity clave de las exportaciones de energía.

A todo esto, el as en la manga que servía para tratar de espantar cualquier duda sobre la sostenibilidad del programa en marcha, ese voluntarista "hay que aguantar hasta que gane Trump y le tire una soga al Javo en el FMI", sufrió dos pellizcos de realidad.

Por un lado, un dolido ex burócrata del organismo, Mauricio Claver Carone, dijo que el vínculo del candidato republicano con el libertario no es igual al que tenía con Macri, por lo que nada garantiza que vaya a haber guita una vez que asuma. El flamante nuevo acuerdo hay que empezar a discutirlo ahora en septiembre.

Pero además empezaron a aparecer encuestas en los Estados Unidos donde Kamala Harris, la reemplazante in extremis de la candidatura en lugar de Joe Biden en las filas demócratas, le llega a ganar por un pelito a Trump. ¿Se imaginan a los punteros digitales del gobierno posteando el meme de Krusty que dice "hice campaña por el otro candidato pero voté por usted"?





# Te abrimos las puertas al mundo

Con la única herramienta de **indicadores** y **rankings** que te hacen la economía más fácil.



TE PRESENTAMOS

## DATOS GLOBALES



cronista.com/datos/

## Finanzas & Mercados



PARA CONSEGUIR FINANCIAMIENTO SE REQUIERE LLEGAR A 1000

## Riego país: la batalla por bajar 600 puntos y las negociaciones del repo



El primer paso para lograr bajar el riesgo país es estabilizar las condiciones macroeconómicas

Ayertrascendió la negociación por u\$s 1000 millones con Santander. Para afrontar por u\$s 6000 millones el resto del año y u\$s 15.000 millones en 2025, los 1577 puntos del EMBI+ son un obstáculo

Mariano Gorodisch

\_ mgorodisch@cronista.com

La baja del riesgo país a 1577 puntos debiera seguir hasta los 1000 puntos para que la Argentina pudiera tener acceso a los mercados de deuda internacionales, como lo tienen los países vecinos. El riesgo país de Paraguay se ubica hoy en torno de 189 puntos básicos, acercándose al de Uruguay, que es de 103; al de Chile, de 144, y al de Perú, de 185, según el índice de J.P. Morgan.

"Ya superando la barrera de los 1100 puntos, los únicos que te compran tu deuda son institucionales de alto riesgo, porque implica que estás en niveles de portafolio de países de fron-

tera, entonces dejás de ser apetecible para los fondos", explica Maximiliano Ramírez, quien junto con Fernando Morra acaba de fundar Lambda Consultores.

A su criterio, el primer paso para lograr bajar el riesgo país es estabilizar las condiciones macroeconómicas, ya que la parte fiscal y asistencia del Tesoro van por buen camino, pero se debe empezar a acumular reservas por los u\$s 6000 millones a pagar para lo que resta del año y los u\$s 15.000 millones de 2025, de los cuales la mitad son organismos internacionales y el otro 50% son privados. "Hoy hay que mostrar solvencia, tener poder de pago más que liquidez, y eso te lo da la acumulación de reservas, concurrir a bancos para que te hagan préstamos usando como colaterales bonos te daría cierta estabilidad y te llevaría a poder estabilizar la macro", advierte.

#### NEGOCIACIONES

Bloomberg anticipó ayer que se está negociando un Repo con el Santander por u\$s 1000 millones a una tasa de 550 puntos básicos más la tasa de financiamiento garantizado a un día (SOFR), que es una tasa de interés establecida por el Tesoro de los Estados Unidos que determina el costo financiero para los bancos por medio de acuerdos de recompra del Tesoro, también llamados Repos, que están en 5,35%, por lo que la

tasa total asciende a 10,83 por ciento. Consultado por El Cronista, en Santander declinaron de hacer comentarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene la ambición de conseguir u\$s 10.000 millones de Repos, pero en el mercado lo ven casi imposible, que con suerte lleguen a los u\$s 6000 millones, con garantía de letras intransferibles y bonos en poder del Banco Central. Por lo general se debe dejar el doble de bonos, ya que cotizan al 50%, entonces si se piden u\$s 10.000 millones se debe dejar u\$s 20.000 millones en bonos, aunque depende mucho del banco que otorgue el préstamo la proporcionalidad que se le debe dejar, por lo que se debería dejar el oro también de garantía.

Para bajar el riesgo país es clave sacar el cepo, porque el JP Morgan usa ciertas características para establecer ese índice. como la libre disponibilidad de capitales, y esa condición no se tiene. Claro que si no se consigue dólares para las reservas, es imposible de levantar las restricciones. El Gobierno está negociando la llegada de dólares frescos con otros bancos de Estados Unidos, como Nomura y Goldman Sachs, así como también con otros organismos internacionales, como la CAF y el Banco Mundial, aunque con el FMI está lejos de llegar a un acuerdo todavía.

Para Daniel Marx, quien acaba de ser designado presidente de Edenor, pero según él, se trata de un acompañamiento más fuerte desde el directorio, ya que seguirá dirigiendo Quantum Finanzas, para bajar el riesgo país es necesario seguir profundizando el clima de las inversiones, lograr una rebaja permanente en la tasa de inflación, y mantener un camino sostenible de acumulación de reservas genuinas, no sólo de a través de financiamientos, sino tener superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos además de fiscal, y superávit en la cuenta capital privada, que a su criterio fue lo más complicado de lograr en los últimos años.\_\_\_

SECTOR PRIVADO

#### **Empresas** cierran 14.000 cuentas bancarias por la recesión

Leandro Dario

\_ ldario@cronista.com

La recesión está golpeando fuertemente al sector privado. En el primer semestre de 2024 cayó la creación de nuevas empresas, comparado con el mismo período del año pasado, y aumentaron las bajas de CUIT jurídicos. En los primeros seis meses del año, se dieron de baja 14000 cuentas bancarias del sector privado, 2000 más que en los dos semestres previos.

Sin embargo, el resultado neto entre altas y bajas sigue siendo positivo, con 5527 nuevas empresas bancarizadas, según el Índice Interbanking.

En los primeros seis meses del año, se bancarizaron 19.529 empresas. Este número representa un 8% menos que el crecimiento registrado en el mismo período del 2023, cuando se crearon 23.119 nuevos CUITs jurídicos en el sistema bancario. También es menor a los datos del segundo semestre del año pasado, cuando hubo 23.774 altas.

En tanto, hubo más bajas de cuentas que en los dos semestres previos. La caída alcanzó a 14.002 CUITs jurídicos, mientras que en los períodos anteriores apenas habían superado las 12.000 bajas. "Durante el 2020, con el impacto de la pandemia, los números sufrieron una caída similar en cuanto a nuevas empresas incorporadas en el sistema financiero", reza el informe.

"Sabemos que el 2024 está siendo un año difícil para la economía argentina. Notamos una gran disparidad en cuanto a los diferentes rubros: mientras que la construcción sufrió una fuerte caída, los servicios financieros y la minería lideran los números de transferencias por cantidad y por montos", señaló Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer de Interbanking....



El rebote se detuvo en el mercado estadounidense y terminó la jornada en rojo

LOS BONOS SUBIERON 2%

## Recesión: sigue la tensión en EE.UU. pero la Argentina se queda al margen

Los activos argentinos operaron principalmente en verde, alineados a los mercados emergentes. El riesgo país retrocedió 51 puntos básicos y quedó en 1574 unidades. Los ADR, mixtos

Enrique Pizarro

epizarro@cronista.com

La volatilidad se impuso ayer en los activos globales. A pesar de las señales positivas para el mercado relacionadas con la política monetaria de Japón, en Wall Street se detuvo el rebote y volvió a la baja, en medio de las preocupaciones de los inversores por una recesión económica en los Estados Unidos.

Los operadores del mercado estimaron que el giro que se observó a mitad de la jornada, pasando de avances a caídas de manera generalizada, habría sido frenado por el mal desempeño de la última licitación de bonos del Tesoro a 10 años, que logró colocar el equivalente a u\$s 42.000 millones.

El analista Gustavo Ber agregó que, en todo caso, las preocupaciones de fondo aún se mantienen en los inversores del mercado bursátil, lo que habría contribuido a que "el rebote se fuera pinchando durante la jornada".

Sin embargo, los repuntes con los que arrancaron la jornada los activos en la plaza estadounidense ayudaron a que los mercados emergentes se mantuvieran alcistas, como es el caso de la Argentina, que operó con variaciones positivas en los activos de renta fija en dólares.

Los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera avanzaron de manera generalizada. Las subas de los Globales en Nueva York fueron lideradas por los que vencen en los años 2041 y 2046, con avances de hasta 2,1%, mientras el riesgo país retrocedió 51 puntos básicos para ubicarse en 1574 unidades.

Los ADR argentinos sintieron parte de la volatilidad de los Estados Unidos y operaron mixtas. Las subas fueron lideradas por los papeles de Telecom (3,5%), YPF (3,1%) y Mercado Libre (2,8%), mientras las principales bajas se registraron en Transportadora de Gas del Sur (-2,6%), Despegar (-

2,3%) y Supervielle (-1,7 por ciento).

La renta variable también operó mixta en la plaza local. El S&P Merval retrocedió 0,4% en pesos hasta ubicarse en 1.452.160. Medido en dólares, el índice registró un avance de 0,7% y quedó en 1094 puntos debido a la caída de 1% que anotó la cotización de la moneda estadounidense al tipo de cambio contado con liquidación (CCL) mediante Cedear.

El panel líder de acciones del Merval se mostró dispar. Las bajas fueron encabezadas por los papeles de Banco Macro (-4,3%), Cablevisión (-3,3%) y Transportadora de Gas del Sur (-3%), mientras las principales subas se registraron en los de Transener (2,9%), Telecom (2,4%), YPF (2,3%) y Pampa Energía (1,3%).

La recuperación que intentó extenderse durante la jornada venía de la mano de señales de política monetaria por parte del Banco de Japón, que anunció no aplicará más subas de tasas de interés mientras el mercado siga inestable, lo que impulsó otra suba en las cotizaciones de los activos en ese país y ayudó al

resto del mercado. La jornada arrancó con repuntes superiores al 1% en los principales índices en Wall Street, pero con el correr de las horas empezaron a desacelerar y terminaron con variaciones negativas de manera generalizada. De esta manera, interrumpieron la recuperación que había iniciado en la sesión an-

Los activos más afectados fueron, nuevamente, los de los bancos y las empresas tecnológicas. El índice Nasdaq finalizó la jornada con un descenso del 1,03% respecto al cierre previo, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,77%. Por su parte, el promedio industrial del Dow Jones terminó con un retroceso del 0,60 por ciento.\_\_\_

LIQUIDACIONES, SIN CAMBIOS

### El BCRA compró y baja el dólar CCL pero la reservas siguen cayendo

**Enrique Pizarro** 

epizarro@cronista.com

El Banco Central volvió a comprar dólares para las reservas a través del mercado oficial de cambios y el monto acumulado en el mes ascendió a u\$s 160 millones, en una jornada en la que volvió a ceder la presión sobre las cotizaciones financieras del dólar.

La entidad finalizó la jornada con una posición compradora de u\$s 47 millones tras su participación en el mercado oficial de cambios, en una sesión en la que el volumen operado de contado ascendió a u\$s 307 millones y en la que mantuvo sin variación al tipo de cambio oficial mayorista en 936,5 pesos.

La autoridad monetaria intenta recuperar así parte de las pérdidas que registró durante los meses anteriores, en medio de la mayor demanda de los importadores en base al calendario de pagos, sumado a los pedidos para importar energía durante la temporada de frío.

A pesar de las compras de divisas, las variaciones de otros activos que hacen parte de las reservas brutas del Central generaron una caída en el monto total. La baja en las tenencias fue de u\$s 12 millones, por lo que finalizaron la jornada en u\$s 27.299 millones, estimó la entidad de manera preliminar.

"El sector agroexportador viene liquidando con su ritmo habitual. Hay días con más ingresos y otros con menos, pero mantienen el promedio. Obviamente, en algunas oportunidades la oferta excede a la demanda y da pie para que el BCRA se lleve el excedente, que es lo que ocurrió en las dos ultimas ruedas", señalaron los operadores de PR Corredores de Cambio.

A la vez, destacaron que todavía queda cosecha gruesa por comercializar, aunque también hay conflictos gremiales que podrían dificultar los embarques, por lo que prevén que algunas de las próximas jornadas jornadas podrían registrarse saldos negativos para el BCRA para abastecer a la demanda ante la menor oferta.

"Las medidas de fuerza gremiales que complican la actividad portuaria pueden tener impacto en los embarques al exterior en los próximos días, razón por la cual no sería raro que el Banco Central tenga que volver a intervenir con recursos propios para atender la demanda de divisas", advirtieron.

Las compras de divisas se dieron una rueda en la que volvió a ceder la presión sobre los dólares financieros, en medio

El Central compró u\$s 47 millones en la plaza oficial y acumula un saldo positivo de u\$s 160 millones en lo que va del mes

Por conflicto gremiales, en las próximas jornadas podría caer la oferta de divisas y obligar ventas de la autoridad monetaria

del repunte de los títulos de referencia (ver aparte). El MEP con GD30 y el CCL mediante Cedear cayeron 0,3% y 1% para ubicarse por debajo de los \$ 1332 y \$1328, respectivamente.

En cambio, el precio de la divisa avanzó en el mercado informal. La cotización del dólar blue registró un incremento de 0,7%, por lo que se negoció en \$ 1365 en la punta de compra y \$ 1385 en la de venta en las casas informales de la City.\_\_

EN CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA - CIRCULAR OPASI 2 - SECCION 1 CAJAS DE AHO-RRO PUNTO 1.13.2.2. COMUNICAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE ESTA ENTIDAD PROCEDERA A PARTIR DEL 17/08/2024 AL CIERRE DE LAS CAJAS DE AHORRO EN LAS QUE NO SE HAYA EFECTUADO NINGUNA OPERACIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS SETECIENTOS TREINTA (730) DÍAS. EN CASO DE EXISTIR EN LA REFERIDA CUENTA A LA FECHA DE CIERRE SALDOS ACREEDORES, ESTOS SERÁN TRANSFERIDOS A UNA CUENTA GENERAL DE SALDOS INMOVILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN SIN DEVENGAR INTERES ALDOS INMOVILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN SIN DEVENGAR INTERES AL-GUNO Y PLIESTOS A DISPOSICIÓN EN LA SUCURSAL DE RADICACIÓN DE SU CUENTA. ASIMISMO, PONEMOS EN VUESTRO CONOCIMIENTO QUE ESTA ENTIDAD COBRARA UNA COMISIÓN DE \$ 42,15 + IVA MENSUALES SOBRE DICHOS SALDOS DURANTE EL PERÍODO EN QUE SE ENCUENTREN DEPOSI-TADOS LOS FONDOS EN LA CUENTA DE SALDOS INMOVILIZADOS REFERIDA SI LA CUENTA FUERA EN DOLARES Y AL MOMENTO DE CIERRE REGISTRARA SALDO, LA COMISION MENSUAL POR EL DEPÓSITOS DE DICHOS FONDOS EN LA CUENTA DE SALDOS INMOVILIZADOS SERÁ DE USS 6 + IVA.BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA SEGUN LA LEY ARGENTINA REGISTRADA EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA BAJO EL NÚMERO CORRELATIVO 800678, NINGÚN ACCIONISTA MAYORITARIO DE CAPITAL EXTRANJERO RESPONDE POR LAS OPERACIONES DEL BANCO, EN EXCESO DE SU INTEGRACION ACCIONARIA (LEY 25.738) CUIT: 30-50000845-4. DOMICILIO DE BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. AV. JUAN DE GARAY 161, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

ENTRE LA BAJA DE TASAS Y EL EFECTO "LEFI"

## Fondos de money market: el nuevo destino del dinero para el plan monetario del Central

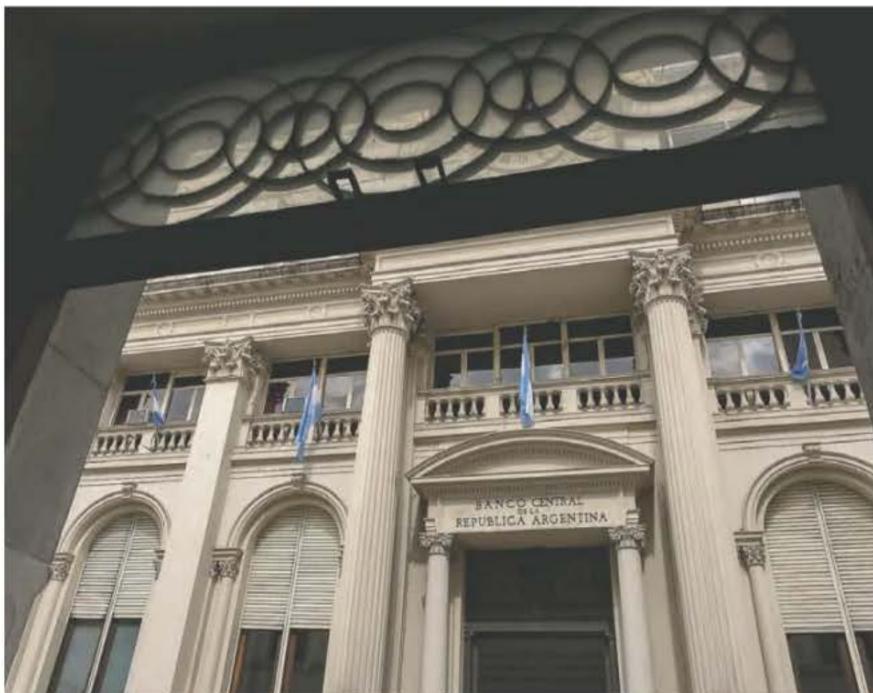

Los pesos siguen fluyendo hacia los fondos de liquidez inmediata

En el último mes, los fondos de inversión en money market tuvieron un incremento en suscripciones netas por el 9,7 por ciento. Ganan con la renta de las LeFi, que reemplazaron a los pases y no pagan IIBB

\_\_\_\_ Julián Yosovitch

\_ jyosovitch@cronista.com

Pese a la agresiva baja de tasas del BCRA durante el 2024, los fondos de money market siguen recibiendo flujos de pesos de manera abultada. En lo que va del año, los estos fondos de T+0 clásicos, vieron suscripciones netas por \$ 4,28 billones, según AlphaCast en base a datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI).

En segundo puesto se encuentran los fondos T+1, con un total de \$1,43 billones y luego los T+0 dinámicos, con \$1,41 billones. Según datos de los analistas de Don Capital, en el último mes, los fondos de money market tuvieron un incremento en suscripciones netas por el 9,7%, aumentando 83% en lo que va del año. De esta manera, es el segmento que mayores suscripciones recibe en el 2024.

Soledad Gaeta, Portfolio Manager Senior en Fondos Fima, explicó que los fondos de money market siguen siendo los que capturan la mayor proporción del flujo positivo de la industria de fondos comunes de inversión. El incremento en los flujos hacia los de money market se dio luego

LeFi. Como se recordará, las colocaciones de los bancos en pases pasivos estaban gravadas con Ingresos Brutos, pero las LeFi, que son títulos públicos, están exentas. De ese modo, los bancos pudieron sumar mayor rendimiento y ofrecerlo, a la vez, como remuneración en la captación de fondos. "El swap de pases a LeFi se hizo sin cambios en la tasa de política monetaria. Si bien no tuvieron modificaciones

del traslado de los pases a las

Los T+0 tuvieron un incremento en suscripciones por 9,7%,. Es el segmento que mayores suscripciones recibe en el año

En lo que va del año, los money market (fondos T+0) clásicos, vieron suscripciones netas por \$4,28 billones, según la CAFCI.

en el nivel de tasa, sí en los impuestos y permitieron que la tasa que pagan los bancos por cuentas remuneradas a FCI o plazo fijos suba e impacte directamente en los rendimientos de los fondos de money market", explicó Gaeta

Gaeta agregó que el mayor flujo también se dio por un aumento en la volatilidad en el resto de los activos en pesos, generando un mayor atractivo en los T+0. "La volatilidad en las últimas semanas en los instrumentos más utilizados por los fondos T+1, como las Lecap o bonos con CER, no generan el diferencial suficiente de rentabilidad en el tramo corto de la curva para que el inversor rote su cartera en busca de un spread

adicional", señaló.

En el año, los fondos de money market rinden 41% en promedio. La suscripción es más destacable dada la fuerte caída en la tasa de interés del BCRA, que la llevó desde 130% (TNA) a 40% (TNA), haciendo que los T+0 fueran cada vez menos atractivos en términos nominales y reales. Pero por la baja de la inflación, los T+0 comienzan a rendir mejor.

Ezequiel Ferrando, gerente de inversiones de Mariva Fondos, cree que los flujos hacia fondos de money market es por cuestiones transaccionales. "Hay casos como Cammesa, que liberó pagos que venían atrasados. Muchas veces, todo ese flujo que es bastante grande, los primeros días queda en fondos de money market transaccionales y después sigue su camino para distintos pagos", indicó.

También remarcó que el reciente debut de las LeFi incidió en dicho flujo y la expectativa de posible suba de tasa de interés. "El mercado estaba atento y esperando para ver si, con el debut de las LeFi, había una suba nominal de la tasa, haciendo que los inversores se encuentren con cautela. Ante ese temor de que se puedan ajustar algo las tasas para arriba, fueron a instrumentos más cortos o hacia los de money market", sostuvo

Ferrando también remarcó el mejor rendimiento de los fondos de money market por la baja de Ingresos Brutos: "El rendimiento de los money market mejoró, al igual que los plazos fijos subieron (están arriba del 40% para los mayoristas institucionales). También, las cuentas remuneradas, las cauciones, todas esas tasas subieron. Por lo tanto, todo ello mejoró marginalmente el rendimiento de los instrumentos de los de money market"\_\_\_

ANTE LA BAJA DEL CANJE ENTRE EL MEP Y CCL

### Oportunidad: se disparó la tasa de la caución en dólares en el mercado al 8%

\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

La tasa de caución en dólares se disparó a máximos de 8% el lunes y recortó levemente al 7% actualmente. La fuerte suba en la tasa de caución muestra una correlación negativa elevada con el canje entre el contado con liquidación (CCL) y el dólar MEP.

Hoy el dólar CCL está debajo del MEP, lo cual es más barato comprar dólar "fuga" que comprar dólar que queda en el sistema local (MEP).

El canje de dólar MEP a cable suele estar en niveles de 5% en promedio, sin embargo, con las últimas medidas del Gobierno y

el ingreso de dólares por el blanqueo y pago de impuestos, dicho canje colapsó debajo de

Esta oportunidad en el mercado fue aprovechado por los inversores, provocando un rally en la tasa de caución en dólares.

Javier Casabal, Estratega de Renta Fija de Adcap Grupo Fi-

nanciero, indicó que el rally en la tasa de caución se explica en el canje entre dólar cable y dólar MEP.

"Pareciera haber algunos jugadores tomando dólar billete prestados en el mercado para aprovechar para comprar dólar cable, ya que el canje está inusualmente barato en torno a cero o incluso negativo, cuando normalmente debería estar en torno 2,5% o 3%", dijo. En ese sentido, agregó que se está pagando un costo de entre 6% y 8% anual para ir a buscar un rendimiento de casi 3% que se debería realizar en bastante menos tiempo. "Una vez que el canje vuelva a la nor-

malidad, la tasa de caución en dólares debería bajar también", proyectó.

Desde MegaQM indicaron que la suba en la tasa de caución se dio en la última semana, en especial cuando se estaba descomprimiendo el CCL y cuando rebotó a producto de los vaivenes internacionales. "En ese momento, este tipo de inversor está dispuesto a convalidar tasas más altas para financiarse en dólares, dado que lo hacen por muy pocos días y el costo total de dicha línea de crédito es bajo con relación a la variación de precios que pueden lograr en otros activos", comentaron.\_\_\_

MAYOR TENSIÓN EN MERCADOS GLOBALES

## Las acciones locales dan batalla al viento en contra global

La volatilidad en Wall Street se disparó en los últimos días. La acciones locales también sufren. Los papeles operan con caídas mayores al 20% y crece la volatilidad

Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

La volatilidad en los mercados del mundo se disparó. Si bien las caídas se moderaron durante el martes y el miércoles, el mercado sigue vulnerable a ver nuevas bajas y la volatilidad permanece alta. Desde sus máximos de julio, el S&P500 retrocede 7%, mientras que el Nasdaq baja un 11 por ciento.

El índice de volatilidad en Wall Street (VIX), pasó de 12 puntos a comienzo de mes hasta los 65 puntos el lunes y desde allí

corrigió hasta los 24 puntos de ayer. La ciada en el mercado accionario americano y el aumento de la volatilidad se dio a partir de que los datos de los EE.UU. donde se dispararó el temor a una recesión.

#### **VARIABLES LOCALES**

Desde el máximo alcanzado en los u\$s 1364, el S&P Merval en dólares acumula una merma del 22%, regresando a niveles de marzo pasado. Cuando el contexto internacional se complica, los países y economías que más sufren son las que mayor vul-



Temblores en la Bolsa.

nerabilidad presenta.

Por lo tanto, ante un contexto de mayor vulnerabilidad producto de una tensión a nivel global, los analistas remarcan la importancia de contar con variables macroeconómicas más robustas.

Joaquín Álvarez, CEO de IM-SA Alyc, agregó que la volatilidad internacional afecta el desempeño de los activos en general. "El factor de contexto macro, que siempre es importante, en mayor o menor medida, pero siempre es importante. Pero también, el contexto local es

clave, es decir, que la macro muestre una mejora y que el Gobierno pueda ir haciendo delivery de dicha mejora", afirmó.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, remarcó que si bien en los últimos días se vivió elevada volatilidad en los mercados internacionales, es para destacar que la performance de la Argentina fue más que decente. Señaló que los factores globales son importantes para la dinámica local, aunque remarcó que son preponderantes las variables domesticas sobre las acciones argentinas. "Siempre es preferible viento a favor que viento en contra, pero seguimos pensando que la dinámica de los activos locales depende más de lo doméstico que de lo externo", comentó Franco.

En cuanto a los papeles a seleccionar en un contexto de mayor volatilidad global, el economista jefe de Grupo SBS ve valor en acciones del sector energético, siendo este un sector prioritario para la economia de la Argentina. "Seguimos siendo constructivos en el sector hidrocarburos a mediano plazo a la vez que posiciones defensivas en materiales también nos parecen una buena opción, dado que es un sector que fue duramente castigado en los últimos meses", sostuvo.\_\_\_

CORTO Y LARGO PLAZO

#### Elevaron las calificaciones de la deuda del Banco Provincia

\_\_\_ El Cronista

Buenos Aires

La calificadora de riesgo FIX, del grupo Fitch Ratings, mejoró la calificación local de la deuda de largo plazo del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) al llevarla de "AA-" a "AA", a la vez que mantuvo la perspectiva "estable" para la nueva nota. A la vez, también elevó la calificación de endeudamiento de corto plazo en A1+. La mejora en la evaluación se fundamenta en la creciente diversificación de productos y fuentes de ingresos de la banca pública bonaerense. Esa política fortalece su capitalización y la calidad de los activos de manera sostenida. Bapro es el segundo mayor por depósitos y tercero por activos, con market share de 9,6% y 8,5%, respectivamente.\_\_\_



## Negocios



#### Nuevas prácticas profesionales

Pan American Energy, CGC, Tenaris, Techint, Honeywell Argentina, Tecpetrol y Molinos Agro realizan la octava edición del programa, con 27 estudiantes de universidades de EE.UU..

SERÁ LA ETAPA V DE SU PARQUE EÓLICO EN PUERTO MADRYN

## Aluar anuncia una inversión de u\$s 400 millones para crecer en renovables



Aluar ya cubrió largamente la cobertura del 20% de su consumo a partir de fuentes renovables que debía alcanzar por ley para 2025

La empresa de la Familia Madanes Quintanilla cumple hoy 50 años de la primera colada y lo celebra con el anuncio de una obra energética que completará 582 MW de energía renovable

\_\_\_ Ignacio Ortiz \_\_\_ iortiz@cronista.com

Aluar, la empresa de la familia Madanes Quintanilla, cumple hoy 50 años de la primera colada en la planta industrial radicada en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. La celebración incluirá una serie de actividades y un anuncio de inversión de u\$s 400 millones para la V Etapa del Parque Eólico que cubre parte de su demanda productiva.

El lanzamiento de las obras correspondientes a una nueva etapa de ampliación del parque instalado en la cercanía de su planta, se da pocas semanas después de haber concretado la puesta en marcha de la Etapa IV, lo que requirió una inversión de u\$s 130 millones durante los últimos dos años.

En esta oportunidad, el mayor productor de aluminio de la Argentina encara una inversión adicional de u\$s 400 millones para las obras que contempla la instalación de una nueva estación transformadora y una línea de alta tensión de 132 kV.

La obra contará con 56 nue-

El proyecto en total ocupará una superficie de 200 km2, similar a la extensión de la Ciudad de Buenos Aires.

Para fines de 2026, el parque tendrá una potencia de 582 MW, equivalente al consumo de 600.000 hogares vos aerogeneradores marca Goldwind, de 6 MW de potencia nominal individual, 165 metros de diámetro de palas y 100 metros de altura de buje.

"La sostenibilidad es un compromiso de Aluar desde sus inicios. Por eso, en el marco de nuestro 50 aniversario, continuamos progresando en la sustitución de energía fósil por medio de la generación de energías limpias, anunciando el inicio de las obras de ampliación para una quinta etapa de crecimiento de nuestro Parque Eólico," afirmó el titular de la empresa, Javier Madanes Ouintanilla.

Para fines de 2026, tras una inversión total de u\$s 745 millones, el Parque ocupará una superficie de 200 kilómetros cuadrados (igual a la extensión de la Ciudad de Buenos Aires) con una potencia instalada de 582 MW, es decir el equivalente al consumo de 600.000 hogares conectada directamente a la planta productora de aluminio, reduciendo aún más las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Aluar es un gigante industrial que en la actualidad emplea a 2.253 personas, de las cuales 1.534 lo hacen en sus instalaciones de Madryn, con una capacidad de producción de aluminio de 460.000 ton/año, el triple de la primera colada de aluminio realizada el 8 de agosto de 1974.

Desde entonces, el desarrollo de la capacidad productiva atravesó varios hitos vinculados a la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el Río Futaleufú, el tendido de alta tensión que transporta esa energía desde la Cordillera hasta la Costa Atlántica y la creación de un puerto de aguas profundas en Puerto Madryn.

Su participación en la producción de aluminio le permite hoy abastecer completamente el mercado local con aproximadamente el 30% de su volumen producido, exportando el otro 70 por ciento a países como Estados Unidos, Brasil, Japón y Alemania, entre otros. Sus clientes abarcan industrias muy disímiles vinculadas a la construcción, fabricación de movilidad como bicicletas, autos y aviones hasta la producción de alimentos y medicamentos,

En ese proceso industrial de fuerte impacto económico y social en la región, además de utilizar cientos de toneladas de materias primas como coque, alúmina o brea, la empresa es un gran usuario energético, con una demanda que cubre con la generación proveniente de la central hidroeléctrica Futaleufú, por 560 MW, y la que genera en planta por 760 MW.

En la actualidad, la empresa ya sobre cumple las exigencias de la Ley 27.191 de fomento del uso de fuentes renovables de energía que establece cubrir a diciembre de 2025 con el 20% de su demanda eléctrica de fuente renovable.....

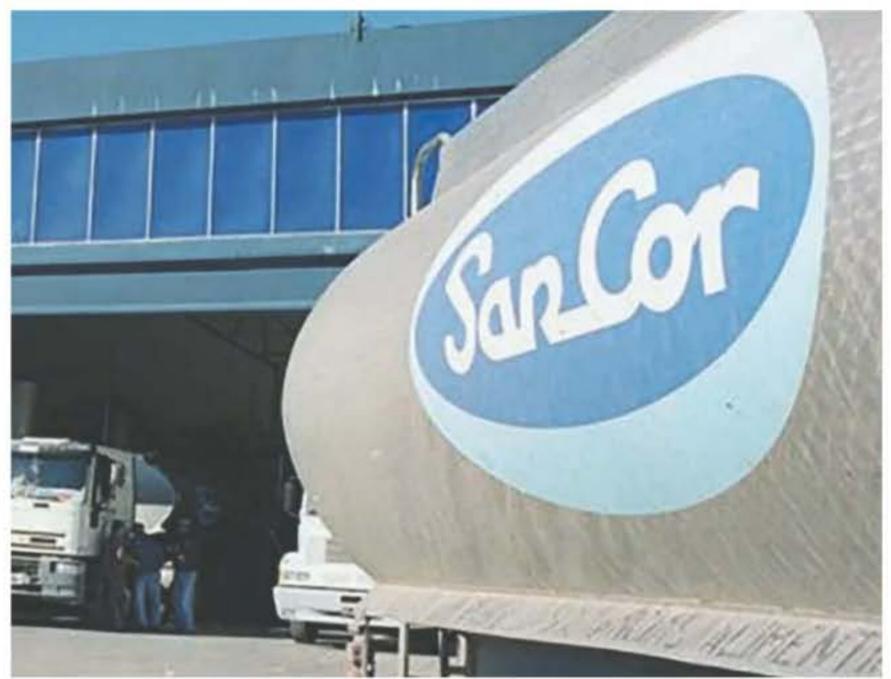

La planta tiene un potencial de recepción de 1 millón de litros de leche por mes

ESTABA FRENADA POR CONFLICTOS GREMIALES

## SanCor reactiva su planta frenada, tras 10 meses de conflicto gremial

La cooperativa láctea acordó un plan de pago con 300 trabajadores que impedían el funcionamiento de la planta. Ahora, acondicionará la fábrica y podrá volver a operar

\_\_\_ Lola Loustalot

\_\_\_ lloustalot@cronista.com

Después de 10 meses, se cierra uno de los conflictos que impedía el funcionamiento de la planta de SanCor en Sunchales. La cooperativa con base en esa ciudad llegó a un acuerdo con los trabajadores del gremio lácteo (Atilra) que impedían el funcionamiento de la fábrica. Ahora, la láctea reacondicionará la planta, mientras espera un acuerdo clave para salir de la crisis.

El acuerdo se firmó en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el ministerio de 
Capital Humano. Alcanza a 
aquellos empleados que estaban 
bajo débito laboral (no estaban 
trabajando) y jornada libre 
(sucede cuando la materia prima 
no es suficiente para producir). 
En total, según comentaron 
fuentes allegadas a la empresa, 
son unos 300 colaboradores.

Este pacto, que, a la vez, pone fin a más de 10 meses de conflictos entre el gremio y la empresa en la planta, lo que ocasionó sucesivos ceses de producción, contempla la regularización del pago de los haberes mensuales y el levantamiento de las protestas.

Ahora, la empresa deberá reacondicionar la fábrica donde se produce leche en polvo, leche UAT (larga vida), fórmulas infantiles y dulce de leche. A pesar de que la planta tiene capacidad para recibir, aproximadamente, 1 millón de litros de leche por mes, hoy procesa alrededor de 400.000 litros mensuales. "La cantidad de materia prima que llega hoy a la cooperativa es limitada", exponen fuentes con conocimiento de la materia.

Así, SanCor empezaría a tener todas sus plantas activas. De hecho, posee una planta en Gálvez, Santa Fe, encargada de madurar y procesar quesos, otra en La Carlota, Córdoba, dedicada a los quesos duros y de rallar. Las restantes se ubican en Devoto, Balnearia y Sunchales (se reactivará en los próximos días), donde se fabrican quesos, mantecas y cremas.

Actualmente, la empresa láctea con base en Sunchales, Santa Fe, está en búsqueda de un socio estratégico que logre garantizar su producción, ya que la situación financiera de la cooperativa está al límite.

Fuentes con conocimiento del caso aseguran que el directorio mantiene charlas con entidades privadas para generar alianzas estratégicas y aprovechar el potencial de sus marcas. Las conversaciones se dan con inversores locales y extranjeros y están en una etapa "avanzada", adelantan.

"Va a llevar un tiempo. Hay que sentar las bases del negocio, después se tiene que hacer el análisis económico, para, luego, constituir las herramientas financieras y legales para que se pueda llevar adelante. Hay un diálogo firme que está en una etapa de intercambio", explican.

A fines de noviembre de 2023, cuando se cayó el fideicomiso que había propuesto un grupo de empresarios implicaba una inyección de u\$s 60 millones-, los directivos de SanCor comenzaron a buscar opciones que saquen a la cooperativa de la crisis.

"Desde sociedades independientes en cada planta, dividir las unidades de productos con un socio diferente en cada una de ellas o armar un nuevo fideicomiso de cero", son las opciones que maneja la láctea.

En ese entonces, Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond y José Urtubey, hermano del ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y accionista de Celulosa Argentina, pretendían hacerse cargo de la administración de SanCor, pero finalmente se hicieron a un costado.

BAJO REPRESENTACIÓN DEL GRUPO SIMPA

### Llega una marca de motos lujo de la mano de un fabricante local

\_\_\_\_ L.L \_\_\_\_ lloustalot@cronista.com

La flexibilización de las importaciones le abrió las puertas del mercado local a la firma de motos de lujo MV Agusta. Será el Grupo Simpa, representante local de marcas como Royal Enfield, KTM y Vespa, quien importará los exclusivos modelos que la italiana aun ensambla a mano en el viejo continente.

Conocida como el 'Ferrari de las motos' por sus características ultra lujosas, la marca se convirtió en la más premium de la cartera del fabricante local que, entre todas las firmas de su portfolio, suma 18 etiquetas.

"La incorporación de la marca de lujo MV Agusta, consolida nuestro posicionamiento como grupo representante de marcas premium", destacó Martín Schwartz, director de la división rodados del Grupo Simpa.

El Grupo Simpa buscará, en un contexto de mayor apertura internacional, garantizar la disponibilidad del line up completo de MV Agusta en la Argentina. Esto no solo implica la introducción en el mercado local de los modelos de la italiana que van desde la Dragster R, hasta la Turismo Veolce Lusso SCS, sino también la creación de una red de concesionarios autorizados.

Según aseguró Juan Carlos Más, director comercial de la División Rodados del Grupo Simpa, habrá cuatro locales de la marca en la Argentina. Tres de ellos se emplazarán en el Gran Buenos Aires -Puerto Madero, San Isidro y Pilar- y el restante estará ubicado en la provincia de Córdoba.

La introducción al mercado de muchos de los modelos de la firma italiana tendrá lugar en el transcurso de 2024 y de 2025. Las motos tienen un valor que comienza en los u\$s 33.000 y se extiende hasta los u\$s 110.000. La garantía de todos los modelos de alta gama MV Agusta tendrá una cobertura de 48 meses, sin límite de kilometraje. Simpa apunta a vender alrededor de 100 unidades por año.

Una de las razones fundamentales por las que el grupo local accedió a traer la marca al país fue la flexibilización de las importaciones: "Hoy podemos decir que las importaciones están completamente liberadas. Es lo contrario al año pasado. Sin embargo, aún hay problemas en la forma de pago al ex-

Los modelos serán importados y no se planea ensamblarlos en el país, a pesar de los beneficios impositivos

terior, ya que hay plazos de entre 60 y 90 días", comentó Más.

Es por eso que los modelos serán importados y, a pesar de que Simpa tiene cuatro plantas en el país Más aseguró que, por el volumen de ventas proyectado y por la dificultad para ensamblar las motos, no se fabricarán en la Argentina.

El Grupo Simpa incorporó recientemente una nueva marca china decidida a hacer pie en el mercado local de motos de alta gama. Se trata de QJMotor, perteneciente al grupo Geely, que decidió un desembarco a lo grande con varios de sus mejores productos.



Los precios van desde los u\$s 33000 hasta los u\$s 110000

ANUNCIA INVERSIÓN DE U\$S 10 MILLONES

## Vuelve al país una empresa austríaca con el foco puesto en el agro

La filial brasileña de la firma Bauer se asoció con un grupo local que comercializa maquinaria agrícola. Buscan conquistar el 20% del mercado de riego en la Argentina

Lola Loustalot

\_ lloustalot@cronista.com

Bauer do Brasil, la filial de la austríaca con el mismo nombre, finalmente desembarca en la Argentina de la mano de un socio local. Se trata del Grupo Criolani, empresa con base en Santa Fe que se dedica a comercializar maquinaria agrícola en el pais. Las firmas, tras este acuerdo, buscarán conquistar el 20% del mercado de riego local, por lo que invertirán unos u\$s 10 millones en cinco años.

La firma extranjera anunció sus intenciones de llegar a la Argentina con sus productos en abril, tras la asunción de Javier

Milei al frente de la Casa Rosada. "A pesar de su situación financiera actual, la Argentina mejoró durante los últimos meses", dijo a *El Cronista* en ese entonces Rodrigo Parada, Co-CEO de Bauer do Brasil.

La austríaca, sin embargo, ya estuvo presente en la Argentina. De hecho, tenía una fábrica en la Provincia de Buenos Aires, donde ensamblaba equipos, vendía pivotes y carretes y tenía un centro de distribución. Sin embargo, la firma decidió retirarse del mercado local "por motivos comerciales" en 2002.

Ahora, Bauer utilizará el desembolso para expandirse por el país ya que si bien el

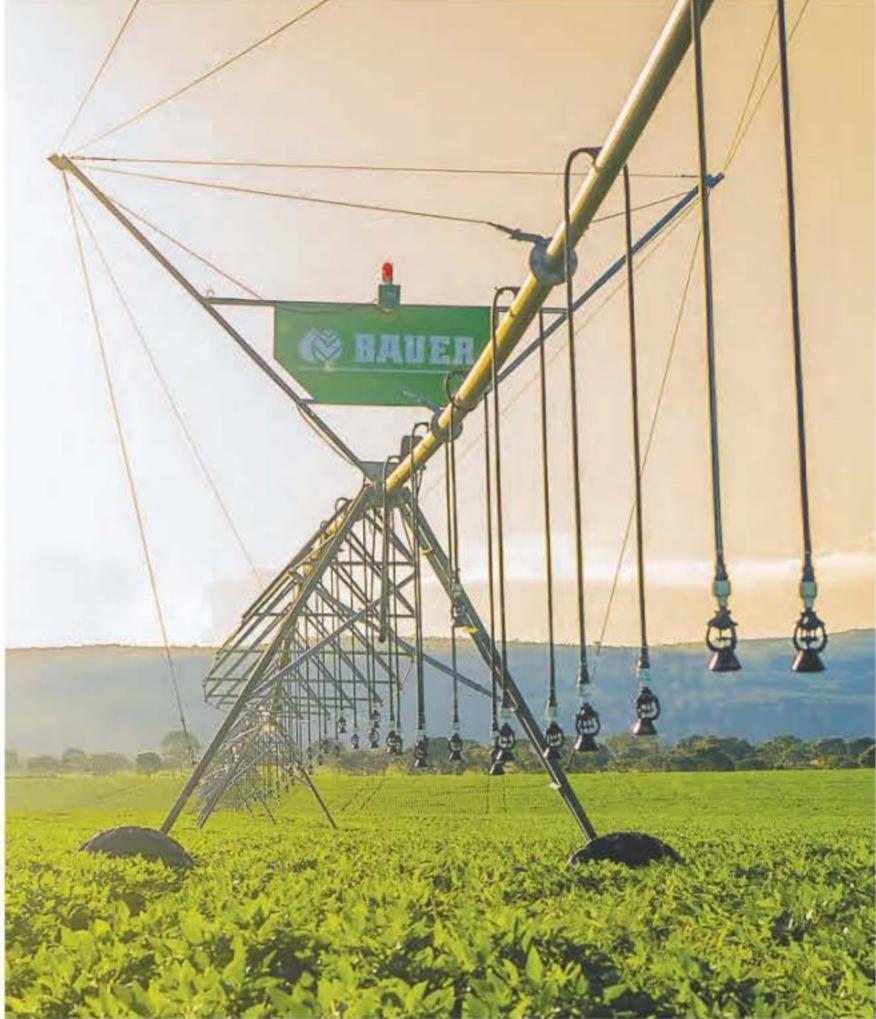

La firma anunció sus intenciones de volver a la Argentina en abril, tras la asunción de Javier Milei

Grupo Criolani cuenta con seis puntos de venta distribuido por distintas provincias de la Argentina -sobre todo, las productivas como Cuyo, Buenos Aires, Santa Fe y la Patagonialas firmas buscarán duplicar la cantidad de tiendas en los próximos cinco años. A su vez, para 2025, se propusieron lograr una facturación de entre u\$s 50 millones y u\$s 100 millones.

La especialidad de la empresa de origen austríaco son los aspersores, sistemas de riego, bombas de agua, entre otros. Y, justamente, sus principales unidades de negocios están enfocadas en tecnologías de riego, separación de residuos, gestión de aguas residuales y energías renovables.

Actualmente, el mercado de importación de equipos y piezas de riego en la Argentina está valorado en, aproximadamente, u\$s 35 millones por año, según datos de la compañía austríaca. Se espera que, en hasta cinco años, la unidad brasileña, en asociación con la revendedora argentina, ganen el 20% del mercado local.

A su vez, la expansión de la filial brasileña hacia la Argentina -es el primer país donde desembarca- aumentará la capacidad de producción de la fábrica emplazada en el país vecino en hasta un 5%. Se sumará

La empresa ya estuvo en el país. Sin embargo, por "motivos comerciales", abandonó el negocio en 2002

Para 2025, las firmas se propusieron lograr una facturación de entre u\$s 50 millones y u\$s 100 millones

también un centro de distribución a nivel nacional y un centro de servicios avanzados, ya que los sistemas de riego se pueden controlar desde los celulares de los productores agropecuarios.

En esta oportunidad, la filial del Grupo Bauer buscará ganar presencia en el mercado local a través de la comercialización de sus productos que llegarán 100% importados desde Brasil. Sin embargo, según comentó Parada, el producto que se importa es un 30% del servicio en sí. El restante 70% -a cargo del revendedor local- se compone de los caños de agua, la personalización del sistema, entre otras cosas.

Dado que, por medio del sistema de riego, se garantiza un flujo constante de agua al cultivo, por lo que, consecuentemente, se asegura su nutrición, "se puede producir un 30% más, en el caso de la soja y el maíz", develó Parada.

La primera tienda de la alianza se inaugurará en los próximos tres meses en Totoras (Santa Fe), y, para el próximo año, se pondrá en marcha la construcción de una nueva planta en Rosario, parte fundamental del plan de ampliación de la participación de Bauer en el mercado argentino.

La llegada a la Argentina forma parte del plan de expansión de la empresa austríaca que involucra a América del Sur, y buscarán para fines de 2024, tener representantes oficiales en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La expansión de los negocios de Bauer en otros países del continente se enmarca en las previsiones de crecimiento de los sistemas de riego en la región. De hecho, según un informe del mercado de equipos de riego agrícola en América del sur, elaborado por la consultora Mordor Intelligence Industry Reports, entre 2020 y 2025 la actividad reportará una tasa de crecimiento anual de 11% en este segmento.....

#### Interruptores y transformadores

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002105

Presupuesto: \$409.666.341,041VA inc. Apertura: 23/08/2024-10 hs.

COMPRA DE INTERRUPTORES M.T. EXTERIORES MTTO. ZONA NORTE Y ZONA SUR, LUGAR: OFICINA COMPRAS - By, Oroño 1260 -ter Piso -(2000) ROSARIO CONSULTAS: MANTENIMIENTO E.T. ZONA SUR. Tec. Juan Manuel Alesso imalesso@epe.santafe.gov.ar.

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002106

Presupuesto: \$1.207.664.583,84 IVA inc. Apertura: 26/08/2024 - 10 hs.

COMPRA DE TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD Y TRANSFORMA-DORES DE TENSION PARA MTTO. DE E.T. ZONA NORTE Y ZONA SUR. LUGAR: DFICINA COMPRAS - By, Oroño 1260 - 1er Piso - (2000) ROSARIO. CONSULTAS: MANTENIMIENTO E.T. ZONA SUR. Téc., Daniel Medina domedina@epe.santafe.gov.ar.

LEGAJO: TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE, DEBERA DESCARGAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA EPESF. CONSULTAS GENERALES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA - www.epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





El Cronista | Jueves 8 de agosto de 2024

## Info Technology



#### PlayStation VR llegó a la PC

El adaptador para usar el casco de realidad virtual de la consola de Sony salió a la venta de manera global. Se puede usar en plataformas como Steam y la PC requiere un conector DisplayPort



El fútbol es uno de los deportes que avanzó más rápidamente con la tokenización

DEPORTES, BLOCKCHAIN E INVERSIONES

## Tokenización: startups permiten a fans invertir en jóvenes deportistas

La tecnología blockchain conecta a instituciones o deportistas con fanáticos de todo el mundo. Los tokens permiten obtener financiación para impulsar la carrera de talentos

\_ Matías Rufino

\_ mrufino@cronista.com

La tokenización de activos físicos es uno de los grandes avances tecnológicos de los últimos tiempos en el ecosistema financiero. Esta tendencia irrumpió en el deporte para brindar la posibilidad a los fans de invertir en instrumentos de valor de este ámbito.

En ese sentido, además de ser un método de inversión muy popular a nivel mundial, los tokens representan una fracción de un activo o una propiedad, el cual se puede comprar, vender y almacenar en una cadena de bloques.

Justamente, clubes reconocidos de la Argentina, como Independiente y Argentinos Juniors, tokenizaron a una serie de futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores a través de la plataforma Win Investments. Esta alianza tiene como fin destinar el dinero recaudado para impulsar cuestiones formativas de ambas instituciones.

No obstante, estas representaciones digitales también se expandieron hacia otras áreas. Independiente y Argentinos Juniors ya tokenizaron a futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores

El tenis es otra de las disciplinas deportivas que se puede beneficiar de la tokenización de los jugadores Si bien el fútbol es el deporte más popular del país, el tenis o el golf son disciplinas que requieren de gran inversión por parte de los talentos, quienes deben autofinanciar su carrera para progresar en el ranking. Por ese motivo, Slice Token, startup cofundada por Mariano Zabaleta, permite fondear el progreso deportivo de jóvenes o profesionales.

#### TOKENIZACIÓN DE ESTRELLAS EN EL FÚTBOL

Argentinos Juniors e Independiente tokenizaron futbolistas surgidos de sus canteras. Alexis Mac Allister, Nicolás González, Emiliano "Dibu" Martínez, Ezequiel Barco y Fabricio Bustos son algunas de las estrellas, convertidas en activos, que pueden adquirir los hinchas de ambas instituciones a través de Win Investments. Una vez vendidos todos los tokens, el conjunto de La Paternal, que formó a Diego Armando Maradona, espera alcanzar una financiación total neta de u\$s 2,5 millones. "A través de la digitalización de contratos, los clubes comparten estos riesgos con los inversores, lo que les proporciona acceso anticipado a fondos cuyo monto se deriva del Mecanismo de Solidaridad FIFA que tengan sobre cada jugador", precisaron desde la plataforma.

Además, el "Rojo" tiene el objetivo de recaudar más de u\$s 1.000.000 para mejorar la infraestructura del Centro de Alto rendimiento de Villa Domínico y aumentar los recursos para potenciar a jóvenes talentos.

Para ello, cuando un futbolista sea transferido a otro club, los inversores podrán obtener un porcentaje de los derechos formativos del token. Es decir, serán propietarios y recibirán una suma proporcional a los activos que tengan en su poder.

#### ACTIVOS DIGITALES EN OTRAS DISCIPLINAS DEL DEPORTE

Slice Token es una plataforma que permite a los fans invertir su dinero en la carrera de jóvenes tenistas y golfistas. Según revelaron, hay más de 90 deportistas de 25 países de todo el mundo que reciben financiación para su carrera.

"El problema es, netamente, de financiación. Esto también se da cuando los deportistas empiezan a jugar y ganan algo de dinero, ya que cuanto más arriba están en los rankings, más cuesta su equipo, y a mayor exigencia en las competencias, mayor es la rigurosidad en el equipo", explica Ángel Lombardi, CEO de la startup.

Los jugadores, que disponen de dos únicas fuentes de ingresos (torneos y sponsors), pueden recibir aportes a través del fondeo de los fanáticos. "El inversor con cada token está comprando el 0,0015% del prize money futuro del jugador en torneos oficiales", detalla.

No obstante, el usuario que adquiere un activo digital (por ejemplo, del tenista Tomás Etcheverry) también cuenta con otra variable de retorno: la valorización de los tokens a partir de la performance deportiva.

"Si hablamos del caso de un jugador profesional consagrado, los extras que pueda ofrecer a sus seguidores y fanáticos pueden llegar a tener más valor que los dividendos que pueda generar en las competencias", afirmó Lombardi.....

## Financial Times



#### Guerra Rusia-Ucrania

Las fuerzas ucranianas lanzaron ataques con cohetes y drones en el marco de una audaz incursión en la región rusa de Kursk, que ha obligado a Moscú a redesplegar sus tropas.

A PESAR DEL REBOTE EN WALL STREET

## Por qué los inversores se preparan para una mayor volatilidad en los mercados



Las pronunciadas caídas de los últimos días han hecho desplomar al S&P cerca de un 7% desde su máximo. BLOOMBERG

El aumento del índice VIX, conocido como el 'indicador del miedo', podría anunciar un cambio de régimen y el inicio de una etapa más difícil para la actividad de los mercados de capitales

- \_\_ Nicholas Megaw
- \_\_\_ Madison Darbyshire
- \_\_\_ Harriet Clarfelt
- \_\_\_ George Steer

Los inversores se están preparando para una mayor volatilidad este verano, después de que la calma de este año en los mercados financieros mundiales se desmoronó.

Según los analistas, el aumento del índice de volatilidad de la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE, por sus siglas en inglés), o VIX -el 'indicador del miedo' del mercado que muestra hasta qué punto los inversores esperan que las acciones estadounidenses oscilen durante el siguiente mes- hasta su nivel más alto el lunes desde el inicio de la pandemia a principios de 2020, podría anunciar un período más difícil para las acciones mundiales y frenar la actividad de los mercados de capitales a corto plazo.

"Éste es un cambio de régimen", dijo Ajay Rajadhyaksha, presidente mundial de investigación de Barclays, quien describió el pico del VIX del lunes como "bastante aterrador. Me resulta muy difícil creer que vayamos a volver a la normalidad".

El mercado bursátil estadounidense entró en la temporada de resultados del segundo trimestre a principios de julio en su estado más 'aletargado' en años según algunas medidas, con el S&P 500 registrando ganancias constantes hasta alcanzar máximos históricos y un índice CBOE de volatilidad histórica en su nivel más bajo en cuatro años.

Pero los inversores se han despertado con una sacudida. Las pronunciadas caídas de los últimos días han hecho desplomar al S&P cerca de un 7% desde su máximo, incluso tras un repunte parcial el martes. El VIX se disparó un 65% el lunes, su mayor salto en un día en más de seis años. En su máximo intradiario, el índice subió un 180%, lo que habría supuesto su mayor aumento en al menos 20 años. La negociación de opciones vinculadas al VIX alcanzó el viernes su nivel más alto en seis años.

La volatilidad implícita a tres meses subió el lunes por encima de las expectativas de volatilidad a un año por primera vez desde la crisis bancaria de marzo de 2023. Max Kettner, el estratega jefe de multiactivos de HSBC, dijo que esto era una señal del "pánico" que se estaba apoderando de algunos inversores.

"La gente de repente estaba dispuesta a pagar precios ridículamente altos para protegerse a corto plazo; no les importaba lo que pudiera pasar dentro de unos meses, querían asegurarse ahora", dijo él. "Esto es totalmente diferente del estado de ánimo que había hace cuatro o cinco sesiones de trading".

Los operadores afirmaron que una mayor volatilidad significa que los hedge funds, y otros inversores que monitorean muy de cerca la cantidad que potencialmente podrían perder, están teniendo que deshacer incluso las operaciones rentables para reducir sus niveles de riesgo. Esto podría provocar exagerados movimientos de precios en una amplia gama de activos.

"Los equipos de riesgo habrían estado llamándole la atención a los traders diciéndoles 'tenés que deshacer esta operación', incluso si está generando dinero", dijo un operador de renta fija y divisas de un gran banco europeo.

"O si tenías una operación que estaba perdiendo dinero y otra que estaba ganando dinero, había que deshacer las dos. Por eso se están viendo movimientos extraños", añadió esa persona.

Entre los inversores minoristas, las visitas a la plataforma
de inversión de Vanguard duplicaron el máximo anterior
alcanzado durante la manía de
acciones meme de mediados de
la pandemia. Los inversores
minoristas fueron "vendedores
netos agresivos" en el mercado
el lunes, según una investigación de JPMorgan, retirando
más de u\$s1,4 mil millones de
acciones individuales.

"Todo el mundo se había pasado al lado del barco que decía que todo estaba totalmente bien. Entonces la gente empezó a reevaluar el estado subyacente de la economía... además de los mercados al alza, y eso provocó fuertes reversiones", dijo Eric Veiel, el director de inversiones de T Rowe Price, la cual tiene u\$\$1,5 billones de activos bajo gestión.

El retorno de la volatilidad podría mermar la actividad de los mercados de capitales. Agosto es tradicionalmente una época tranquila para las ofertas públicas iniciales (OPI), pero los banqueros habían esperado El Cronista | Jueves 8 de agosto de 2024 Financial Times 23

ver algunas operaciones de bonos y una ola de grandes ventas de acciones y ofertas de bonos convertibles por parte de las compañías cotizadas en Bolsa.

"Esta semana se perfilaba como una de las más activas de la segunda mitad del año", dijo Maureen O'Connor, la jefa global del sindicato de deuda de alto grado de Wells Fargo. "Sólo siete operaciones han llegado al mercado hasta ahora. Eso nos da una idea de cuántas más están esperando el acceso al mercado".

La venta masiva del mercado fue provocada por una combinación de débiles datos económicos y decepcionantes ganancias empresariales. Pero, a medida que el descalabro se aceleraba el lunes, numerosos operadores afirmaron que la caída se había visto exacerbada por el hecho de que los inversores se habían visto obligados a deshacer sus operaciones. Por ejemplo, los operadores que se habían endeudado en yenes para comprar activos de mayor rentabilidad tuvieron que venderlos rápidamente cuando la moneda japonesa se fortaleció con rapidez.

Mientras que en la venta masiva del viernes "realmente no hubo una gran cantidad de pánico", el salto del VIX por encima de 60 estuvo "totalmente divorciado de los fundamentals", dijo Mandy Xu,

"Me resulta muy difícil creer que vayamos a volver a la normalidad", dijo Rajadhyaksha

Los hedge funds están teniendo que deshacer incluso las operaciones rentables para reducir sus niveles de riesgo

encargada de inteligencia de mercado de derivados en CBOE.

Los movimientos en los bonos, por su parte, muestran que "el mercado está presionando muy, muy fuertemente" para que la Reserva Federal de EE.UU. recorte las tasas de interés, dijo Sonal Desai, directora de inversiones de renta fija de Franklin Templeton.

"Si la Fed cediera a lo que el mercado está exigiendo ahora mismo, crearía un mayor grado de volatilidad porque parecería que la Fed está preocupada", añadió ella.

Hay indicios de que algunos inversores esperan que la volatilidad vuelva a caer. El mayor aumento en la negociación de opciones del VIX se produjo en las opciones de venta -el derecho a vender a un precio establecido-, principalmente apuestas a que el VIX volvería a caer para mediados de agosto o mediados de septiembre..... INCERTIDUMBRE ANTE EL RIESGO DE RECESIÓN

## La Fed no permitirá que el mercado decida la baja de tasas

El banco central de Estados Unidos decide sus políticas en función de los datos de la inflación y al crecimiento, no del nivel o la volatilidad de los precios de las acciones

#### \_\_\_ Barry Eichengreen

Los mercados bursátiles mundiales se han visto sacudidos por el decepcionante informe de empleo estadounidense del pasado viernes. Como siempre que se produce este tipo de oscilaciones, se especula con la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) tiene ante sí varias opciones.

Podría decidir un recorte de emergencia de las tasas de interés antes de su reunión habitual de septiembre, como ocurrió cuando estalló la pandemia en marzo de 2020. O podría esperar hasta septiembre, pero recortar las tasas más de los 25 puntos básicos previstos. Sin embargo, lo más probable es que se limite a mantener el rumbo.

En primer lugar, es importante recordar que el mercado de valores no es la economía.

La Fed decide sus políticas en función de los datos de la inflación y al crecimiento, no del nivel o la volatilidad de los precios de las acciones. Sólo reacciona ante el mercado de valores cuando la volatilidad amenaza la estabilidad financiera. Por el momento, no hay pruebas de que éste sea el caso.

Tampoco hay pruebas de una recesión incipiente. El mercado de valores ha predicho nueve de las últimas cinco recesiones, como observó el premio Nobel Paul Samuelson. No es una señal confiable de una recesión inminente.

Además, un informe deficiente sobre los datos de empleo no marca una tendencia. Las cifras de empleo fueron buenas en junio. Aunque el desempleo subió dos décimas en julio, la economía creó 114.000 puestos de trabajo. Que más trabajadores se incorporen a la población activa no es negativo.

Sobre todo, es importante tener en cuenta, como también hace la Fed, que las cifras de empleo despiertan mucha especulación. Aunque el informe de empleo del pasado viernes puede haber desencadenado la reacción de los mercados, hay otros factores que también inquietan a los inversores.

La burbuja de la inteligencia artificial (IA) se está desinflando, y los inversores se preguntan si realmente se prevé 
una explosión de la productividad generativa. No es casualidad que valores tecnológicos 
como Nvidia y Samsung lideraran la caída de los mercados a 
principios de esta semana. 
Además, está la crisis en Medio 
Oriente y el conflicto entre Israel e Irán que amenaza con 
arrastrar a otros países.

Algunos dirán que la decepción por la rentabilidad de la IA y la preocupación por Medio Oriente son motivos para pensar que el aumento de la inversión se ralentizará y la economía estadounidense entrará en recesión, lo que dará a la Fed una motivación más para rebajar las tasas de interés.

Pero, una vez más, es probable que los miembros del FOMC esperen a ver qué pasa. Entienden que un recorte de emergencia o incluso una reducción de 50 puntos básicos mayor de lo previsto en septiembre, podría provocar más pánico en los mercados que deducirán que la Fed supera su pesimismo.

Por último, el presidente de la Fed, Jay Powell, y otros entienden que Estados Unidos está inmerso en una campaña presidencial. Puede que Donald Trump se declare partidario de tasas de interés bajas, pero probablemente se quejará de que todo lo que haga ahora la Fed para impulsar la economía es un intento por decantar las elecciones a favor de Kamala Harris y los demócratas.

Trump entiende que la administración en funciones se considera, con razón o sin ella, como la dueña de la economía. Cuanto peor funcionen la economía y los mercados de aquí a noviembre, mejor para el candidato.

La Fed se mantiene al margen de la política. No responde a las presiones de Washington, como Powell intenta subrayar.



Expectativa por la reunión del FOMC en septiembre. BLOOMBERG

Dicho esto, la independencia del banco central, que es un requisito previo para seguir siendo apolítico, no es absoluta. Preservar la independencia de la que goza la Fed exige no atraer una atención y una crítica políticas indebidas, ni ahora ni en el futuro.

Esto a su vez significa que es probable que la Fed actúe con cautela y de forma gradual. Los mercados prevén un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos en septiembre, seguido quizá de un par de recortes adicionales de 25 puntos básicos después de las elecciones. Es poco probable que defraude estas expectativas en uno u otro sentido.

Los expertos pueden pensar que la Fed de Powell tardó demasiado en reaccionar en respuesta a un debilitamiento de la economía en 2024, al igual que fue demasiado lenta en respuesta a la inflación en 2021.

El tiempo y los nuevos datos lo dirán. Todo lo que sabemos con certeza es que Powell tendrá mucho que explicar cuando acuda a Jackson Hole dentro de un par de semanas.....

## Medicamentos de alto precio

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 80/2024

Apertura: 20/08/2024 - 10 hs.

Adquisición de medicamentos denominados de alto precio para el programa de medicamentos de alto precio con destino a la Dirección. Provincial Red de Medicamentos, Insumos y Tecnología Sanitaria Dependiente del Ministerio De Salud. FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESEN-TACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida. Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuara el día 20 de Agosto de 2024 a las 10 horas en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestion de Bienes - Sala de Apertura, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151 - Planta Baja del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$4,738,725. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2.268. INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes. Oficina Pliegos y Aperturas. Av. Presidente Illa 1151, Entrepiso - Santa Fe. Tel.: (0342) 4506800 - internos 39466 / 68 / 78. gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar

santafe.gob.ar





## Jugueterías esperan vender regalos más baratos para el Día del Niño



La fecha es una de las más importantes para el sector y sirve como termómetro de qué esperar para Navidad y Reyes

Apuestan a las cuotas para impulsar ventas. El ticket promedio se prevé en \$ 45.500, con precios que subieron pero menos que la inflación

\_\_\_ Ricardo Quesada

\_\_\_ rquesada@cronista.com

on una caída en volúmenes de venta del 20% en lo que va del año, los jugueteros apuestan al Día del Niño para mejorar los números del año. Esta es una de las fechas más fuertes para el sector y sirve de termómetro de lo que podría pasar en Navidad y Reyes.

Con inflación y salarios que todavía no se recuperan, la expectativa de los comerciantes está en lograr que las cuotas y los descuentos que ofrecen los bancos sirvan para impulsar el consumo.

"Nuestra estrategia es ofre-

cer cuotas, promociones y un rango de precio muy variado. Tenemos productos desde \$ 5000 con los que estamos en condiciones de satisfacer la demanda", explica Ronit Bircz, socia y fundadora de Jugueterías Mono Coco.

La empresaria destaca que el año fue muy desafiante, pero que el último mes hubo un repunte que le permite ser optimista de cara al Día del Niño. La clave, agrega, está en ser flexible para adaptarse a lo que el consumidor necesita en cada momento.

"Lo que nos dicen nuestros clientes es que la fecha va a terminar con menos ventas que en 2023. Se espera vender productos más económicos y, en En la Cámara Argentina de la Industria del Juguete señalan que a raíz de la caída en el poder adquisitivo las expectativas del sector para esta fecha son moderadas

consecuencia, que el ticket promedio ajustado por inflación sea más bajo que un año atrás", dice Daniel Dimare, director de Marketing y Relaciones Institucionales de Rasti.

El año pasado la marca vio que los productos más grandes tenían menor rotación en las jugueterías. Por ese motivo decidieron lanzar una línea con precios más bajos con la que lograron no solo mantener las ventas, sino estar un 6% arriba con respecto al año pasado.

"Nosotros fabricamos varias marcas distintas. Si tomamos el portfolio general, estamos un 17% abajo de 2023. Pero Rasti viene creciendo. Si el precio es conveniente, cuando hay crisis el comprador prefiere comprar un producto reconocido", agrega Dimare, que se ilusiona con cerrar el año con números similares a los de 2023.

Un reporte realizado por la consultora Focus Market señala que este año el gasto promedio para comprar regalos se ubicará en \$ 45.500. Esto es un incremento del 253% en relación con 2023, poco menos que la inflación acumulada en el año.

"De acuerdo con el relevamiento de precios que hemos realizados la variación interanual está por debajo de la inflación promedio de la economía. Hay excedente de stock y además mucha necesidad de hacer caja por parte del fabricante o importador comercial tanto como del eslabón final en el comercio", señala Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market y agrega que para el Día del Niño los comercios ofrecerán descuentos de hasta un 40 % y cuotas sin interés.

En la Cámara Argentina de la Industria del Juguete señalan que a raíz de la caída en el poder adquisitivo las expectativas del sector son moderadas. En ese sentido, agregan que para activar las ventas el sector está apelando a las cuotas y los descuentos que ofrecen las entidades bancarias.

"Las estrellas de la propuesta para esta fecha es la financiación sin interés y stock de productos, con precios desde \$10.000 hasta por encima de los \$100.000", agrega Eliana Veladre, líder comercial de avenida+, empresa especializada en la creación de marketplaces.